

Roa **DEL EDITOR** El mensaje de Macri a Milei. P.3



Cantelmi PANORAMA INTERNACIONAL La excepcionalidad británica. P.2



Cruz **EL REVÉS Y EL DERECHO** Venezuela en el corazón. P.29



Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos

Sábado 6 de julio de 2024

BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVI Nº 28.233, PRECIO: \$ 2.800 - PRECIO EN C.A.B.A Y G.B.A -RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 58.

# Tras el reclamo de Macri, el Gobierno dice ahora que le pagará a la Ciudad

Lo dijo el vocero presidencial. Luis Caputo se reunirá con Jorge Macri.

Manuel Adorni dijo que el Presidente "está trabajando para resolver" cómo devolver los fondos de la Policía Metropolitana que le había quitado a la Ciudad el

gobierno de Alberto Fernández. También aseguró que "se va a cumplir" el fallo de la Corte Suprema que le ordenó a la Nación girar esos fondos que

surgen de la Coparticipación Federal. El jueves, Mauricio Macri publicó un comunicado en el que reclamó que el Gobierno cumpla ese fallo judicial. P.4



# Laudelina, la tía acusada por el pueblo y por la Justicia

Laudelina Peña, tía de Loan, quedó detenida ayer luego de declarar por la desaparición de su sobrino. La Justicia la acusa de participar en la sustracción y el ocultamiento del nene. Los vecinos de 9 de Julio no le creen su relato. P.36

# Avanzó Francia y España dejó afuera a Alemania

Aunque Mbappé salió en el alargue, el subcampeón del mundo le ganó a Portugal en la definición por penales-tras el empate sin goles de un partido parejo-y es semifinalista de la Eurocopa. Fue la probable despedida de Cristiano de esta

competición. España será el próximo rival de Francia, después de dar el golpe por 2-1 contra los locales, con un cabezazo de Merino cuando terminaba el suplementario de un choque vibrante. Hoy se completan los cuartos de final. P. 46

**COPA AMÉRICA** 

# "Qué lujo me estoy dando", dijo Milei en la asunción de Sturzenegger



Abrazo. Milei y Sturzenegger, ayer.

Javier Milei le tomó juramento en la Casa Rosada al nuevo ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El economista fue quien escribió la Ley Bases y también presentará al Congreso en dos semanas la "Ley hojarasca", un proyecto que busca terminar con regulaciones y trámites en el Estado. Sturzenegger había tenido muchas diferencias con Luis Caputo cuando integraron el Gobierno de Macri. P.16

# La construcción rebotó en mayo y la industria dejó de caer

En mayo la actividad de la construcción bajó 32,6% respecto a igual mes de 2023. Sin embargo, hubo un dato positivo respecto a abril, con un avance del 6,2%. Es el segundo mes consecutivo con un rebote contra el mes previo. La industria perdió 14,8% contra igual mes del año anterior. En este caso aún no se registra una tendencia positiva, pero es casi cero: el registro mayo/abril fue -0,2%. P. 22

# Biden y su explicación del fracaso en el debate: "Tuve una mala noche"

El presidente de Estados Unidos dio su primera entrevista luego de su fracaso en el debate contra Trump. Volvió a negar que esté analizando retirarse de la carrera por la reelección. P.32

Sumario CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

# Las diferentes formas del abuso en la Argentina

**IDEAS** AL PASO



Miguel Wiñazki mwinazki@clarin.com



ay un modelo abusivo profundo, y eso es lo más profundo que se debe cambiar. Abuso de poder, abuso de confianza, abuso de la impunidad, abuso de falsedad, abuso de narcisismo, abuso criminal, abuso sexual y todas sus variables perversas, abuso de incapacidad y aún así ejercer posiciones tutelares, abuso del abuso.

Es un esquema "paleo abusivo". Paleolítico, atávico, inscripto como una cicatriz viva que se repite.

El caso de Pedro Brieger que dio a conocer el periodista Alejandro Alfie, es una condensación de ese modelo. Abusaba y agredía a distancia; sin tocar a sus víctimas e inoculándoles terror desenfundando su desvergüenza. Acosador, agresor, abusando de la impunidad de invadir e intrusar sin tocar.

Pero lacerando.

Desgarrando sin desgarrar el cuerpo, pero desgarrando y sin atenuantes.

Ahora se percibe algún siniestro e incipiente intento de redimirlo afirmando que el acoso no es delito.

Es verdad, pero es falso.

Esa fue la máxima perversión. Acosar paralizando de terror a las víctimas impedidas de reaccionar jurídicamente por el pánico inyectado y por la inexistencia de contacto físico.

Abrumadoramente hábil el abusador se escondía en las hendijas del derecho, para intrusar otro cuerpo, otra psiquis, sin dejar huellas.

Pero dejándolas.

Es un caso que condensa innumerables significados de la Argentina abusiva manifiesta en planos muy diferentes con estructuras en un punto análogas. Abusar y romper a los demás a sabiendas de que la impunidad existe.

Pero un día deja de existir.

Y esa es la compuerta que debe abrirse, la del fin de los impunes, pero claro, los daños persisten, y los dañados, dañados están.

Pero se trata de algo más que el fin de la impunidad, es quizás sobre todo, la búsqueda de una ampliación de la conciencia pública, un cambio cultural, que va más allá de las coyunturas o de las fórmulas económicas para intentar salir de la crisis.

Son mandamientos elementales.

No se mata.

No se roba.

No se abusa.

Loan y los crueles y desatinados misterios que embadurnaron su búsqueda representa otro abuso mortal y agraviante para toda la Argentina: el abuso de ignorancia.

La consideración de que la ignorancia es inofensiva es un terrible abuso de soberbia.

La ignorancia liquida, anula, ampara todas las impunidades, cierra todas las puertas, paraliza, y lo que es peor, hay una tradición que ha celebrado la ignorancia como si No saber fuera un mérito y saber una pedantería.

El abusador literal siempre opera según un patrón psíquico que se reitera. Su mensaje frente al acosado, abusado, es "No hables jamás".

Es el despotismo en su máxima expresión.

El abusador, el acosador serial, el lobo vestido tantas veces de cordero, o de sofista, aplica un entumecimiento que embota en el miedo.

De un modo o de otro corta la lengua del agredido cuyo dolor queda inmerso en sus profundidades. El abuso, bajo la forma de acoso a distancia, persiste hiriendo en el mutismo que inyecta.

Es un veneno propio de todas las mafias; y de todos los mafiosos: el silencio obligado por la amenaza explícita tácita, "si hablás todo será peor".

Es un silicio interior el que se aplica, un ácido que no se va, y allí yacen todas los tormentos que devoran con voraces filos la interioridad del agredido, o de la agredida.

¿Cuántas denuncias no se hacen por esa valla instalada por la libidinosidad de

Pedro Brieger: sinónimo de la maldad de los malvados disfrazados de benévolos.



Denunciado. Brieger y sus abusos.

los ladrones de intimidades, de los que atraviesan la mismidad del otro sin derecho, con toda la potencia de la maldad?

Ese es el mal argentino y el mal en general.

La maldad de los malvados.

La maldad de los malvados disfrazados de benévolos. Brieger ostentaba pañuelos verdes y potenciaba el uso inclusivo de la E, a la que consideraba una "cuña" que intrusaba el lenguaje para aliviar discriminaciones, y él luego hacía lo que hacía.

No alcanza cambiar una letra para modificar la realidad más pérfida.

Y así tantos como él en diversas dimensiones.

El feminismo es una causa noble. Su distorsión militante, un enmascaramiento que no redujo ni los femicidios ni los distintos tipos de abuso.

La altisonancia de los discursos políticos pintados de liberacionistas, fueron tantísimas veces gritos para esconder robos, saqueos, y corrupciones de toda laya y color.

Es el cinismo.

El cinismo como necrópolis, como cementerio de la verdad.

Porque más allá de todos los relativismos que se pretenden imponer, la verdad de los hechos existe.

Hay una verdad detrás de Loan, detrás de Nisman, detrás de Alperovich, detrás de Brieger, detrás de Espinoza..., detrás de tantos capitanes de la mentira y del abuso en sus diversos formatos.

Hay abusos de la propaganda y el antiperiodismo es también una forma de abuso que busca silenciar. No informen, no critiquen, ni siquiera piensen.

Obedezcan las reglas de la propaganda, Llama la atención y a la vez no llama la atención esa búsqueda de justificación de los atropellos, de la extralimitaciones, de ese estupro a los que son sometidos todos los vejados, los ultrajados, los abandonados por la justicia, engañados de mil maneras, por estafas ínfimas o mayores, por defraudación de la confianza, por la máscara que no se va de los abusadores profesionales que conocen el arte del maquillaje funesto.

Esa cosmética confundidora, esa farsa coreografiada como bondadosa, que incuba el huevo de la serpiente acechante detrás de las buenas palabras, es la gran confusión en la que cualquier puede caer.

Caer en la desgracia del ataque, del desdén público, del robo, de las afrentas, de las ofensas más hirientes.

Porque es el abuso, ese sadismo, la fuente más honda de nuestra decadencia.

EL SEMÁFORO

Guillermo Kellmer gkellmer@clarin.com

Laudelina Peña

Tía de Loan



### Detenida en Goya

Declaró durante más de siete horas ante la Justicia Federal en Goya, Corrientes. Y quedó imputada y detenida. La mujer -seis días antes- había denunciado que el chico, que lleva 22 días desaparecido, había muerto, luego de ser atropellado, lo que nunca se comprobó. Sociedad

Pablo Otero

El "Señor del Tabaco"



## Una nueva denuncia

Ahora, diputados de la Coalición Cívica lo denunciaron por supuesto pago de coimas. La denuncia, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo, involucra también a ex funcionarios de la AFIP. Otero es titular de Tabacalera Sarandí, la firma que evadió el impuesto mínimo a los cigarrillos desde 2018. El país

Dibu Martínez

Arquero de la Selección

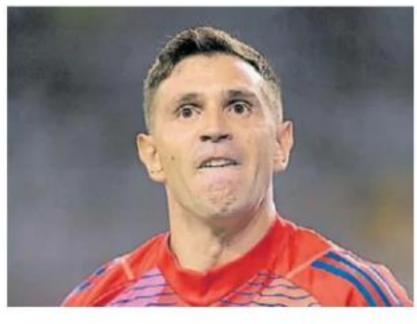

## Sólo elogios

Después de su excepcional actuación en el partido y en la tanda de penales, donde fue vital para la clasificación de Argentina a las semifinales de la Copa América, llueven los elogios para el arquero campeón mundial. Recibió el reconocimiento de Messi y todos sus compañeros, y también se destacó su gesto del final, cuando acudió a consolar al arquero rival, Domínguez. Deportes



Sumario Sumario

# En el país de los Copitos y Loan, Macri le dice a Milei: si querés hablar con el Pro, hablá conmigo

DEL EDITOR

Ricardo Roa rroa@clarin.com



eamos: el destinatario del o de los mensajes de Macri de estos días es Milei, no Bullrich. Tan claro como lo que, sin decirlo, dice: para negociar con el Pro hay que sentarse conmigo. De paso, es un mensaje para adentro del Pro y para sus partidarios que en el balotaje volcaron su voto a Milei, haciéndolo ganador. Milei reaccionó no reaccionando.

Bullrich, que pudo haber servido de puente entre los dos, prefirió calzarse la camiseta libertaria. Como Larreta, se fue del Pro quedándose: "ni loca me voy". Nunca nadie se va del todo. La intención de los dos candidatos presidenciales en la interna también estaba clara: jubilar a Macri, que a veces, hay que decirlo, pareciera estar de acuerdo y de pronto, no. Es la política.

La indicación de Macri en este asunto fue: hay que votar la ley Bases, porque para eso le pasamos votos y porque del otro lado, haciendo lo posible y lo imposible para que no salga, está el kirchnerismo. Y hay que mantener la identidad, que en sencillo se lee mantener distancia. Más claro y más sencillo: al fin y al cabo no cogobernamos porque no lo ofrecieron.

Bullrich tiene buena imagen, se planta y va al frente: es su fuerte. Pero es temeraria. En su apuro no lee cómo va a leer su gente y la gente cosas disparatadas que anuncia, como que irá a sacarle radiografías a los bichos correntinos. Leyó mal de chica los Cuentos de la Selva, de Quiroga. La desaparición de Loan, las desapariciones, no dan para estas cosas. Esa urgencia sin tamiz es su mayor debilidad. Antes de ser Papa, Bergoglio decía: Bullrich es la mujer con más divorcios en la política.

Milei, sin decirlo, pero haciendo, es otro que busca jubilar a Macri, corriendo al Pro de su bastión porteño. Con cambios en la forma en que los bancos esterilizan circulante, la Ciudad se quedó sin una parte gruesa de sus ingresos por Ingresos Brutos. Con una prolongada distracción, Milei no devuelve la coparticipación que orde-

## Bullrich pudo ser puente entre Milei y Macri. Eligió calzarse la remera libertaria.

nó la Corte. Se comió toda esa plata seis meses. Ahora dice que lo hará. Después de que se lo reclamaron. Es dato.

Milei no le cumple a la Ciudad en la que manda Jorge, primo de Macri, y que con Frigerio es de los que piden más dureza con Milei. El ministro que pisa los ingresos porteños es Caputo, antes propia tropa, amigo íntimo de Larreta y tío de Santiago, que **decide estas cosas con Karina.** El hermano Javier se ha desentendido de esta y de otras partes del gobierno. Nota al pie: Move Gropu, la consultora de Santiago, que **asesora** 



a políticos y empresas, le hizo la campaña a la camporista Mayra Mendoza y a De Pedro, y a través de De Pedro armó el nexo de Milei con Cristina. Su vocero es el lobbysta Di Lorenzo, aportante de Unión por la Patria y operador de Tombolini, más que cercano a Sergio Massa. Todo tiene que ver con todo. También en el mileismo.

Se cumplieron 50 años de la muerte de Perón, que en el 73 sacó el 62% contra el 49 de Cámpora, tres meses antes. Había vuelto casi anciano, con Isabel y López Rega, y echó a los Montoneros a los que antes había fogoneado y que llamaban Tío a Cámpora. Hoy La Cámpora quiere ser su heredera y Kicillof que se volvió peronista, aspira a ser su sucesor. Decir que esto es surrealista es querer ser delicado. Como sea, el peronismo trata de reagruparse y armó en San Vicente una foto-mensaje de unidad. Pero no le salió: Kicillof subió solo al palco y Máximo se mantuvo lejos, haciéndose el distraído. Sólo le faltó mostrar los dedos, como Lousteau.

Un rato antes, La Cámpora había discutido en asamblea si participaban o no. Cosas que han quedado de los 70, como la intolerancia. El único discurso que comparten es un deseo: Milei se va a caer pronto.

También por estos días en el oral por el intento de asesinato de Cristina se están repitiendo tosquedades ya conocidas, como que una poderosa conspiración estuvo detrás del fallido magnicidio, con la ayuda de una vecina en tareas de inteligencia. No hace falta decir que la debilidad del kirchnerismo son las teorías conspirativas: no les interesa la verdad sino el relato. Lo que se ve y palpa es un par de marginales escasos de seso con ínfulas váyase a saber de qué, y, entre otras cosas nuestras, una custodia que no custodió y le pasó la posta a La Cámpora.

¿De qué cambio podemos hablar en el país después de leer este párrafo de un panfleto de la kirchnerista ATE?: "... estamos dispuestos a llevar a cabo los medios necesarios, sean cuales sean, para combatir y derribar el gobierno del presidente Javier Milei. Además, tomaremos acciones necesarias para que sea encarcelado y llevaremos a cabo juicios populares." Y como si incitar a la sedición fuera lo más natural y justo del mundo, dicen ampararse en la democracia misma.

¿Y Milei? Venía complicado con la política, pero consiguió las Bases. Y venía más o menos bien con la economía, si reducimos la economía a controlar la inflación, condición esencial para hacer bien cualquier otra cosa, pero medio se le complicó con la escapada del dólar, para la que siempre habrá razones en la economía y en la política. Y en su mezcla.

Francos, el jefe de ministros, mandó también su mensaje: "Massa está trabajando para generar inestabilidad". Como a los bancos les cambiaron las reglas de juego, hubo alguno, el Macro, ligado a Massa, que se desprendió de títulos de deuda en pesos que el Central tiene obligación de comprar si caen por debajo de cierto valor. Desde el banco aclararon: nada que ver.

Con Sturzenegger en el barco ya con cargo de ministro antiburocracia, tampoco pa-

## Para la hojarasca se necesita una sopladora y no motosierra ni licuadora.

rece acertado el apodo de ministro antihojarasca, porque, que se sepa, para la hojarasca se usa sopladora, no motosierra, no
licuadora. Y, se sabe, con la sopladora se
puede soplar jardín ajeno. Se verá cómo
se lleva con Caputo, que ha dicho por ahora cepo, justo cuando entra el que con Macri lo bajó casi de un día para otro. Nada
nuevo, todo muy argentino, hasta el sufrimiento con los penales y la consolidación
de un nuevo héroe nacional, San Dibu, con
el dólar pegando en el travesaño y yéndose
para arriba. Pero Dios es argentino.

El País CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

## Cortocircuitos entre aliados



Acto. Guillermo Francos, Javier Milei y Daniel Scioli, ayer, en la despedidas de los atletas que irán a los Juesgos Olímpicos. GUILLERMO RODRÍGUEZ ADAMI

# El Gobierno busca bajar la tensión con el PRO y dice que le devolverá fondos a la Ciudad

"Se va a cumplir el fallo de la Corte y se está trabajando para resolverlo", aseguró Adorni, en referencia al dinero para la Seguridad. Dijo que "nada puede interferir" en la relación con el principal aliado del oficialismo.

Un día después del cimbronazo en el PRO, la fuerza aliada de La Libertad Avanza, por el futuro del vínculo político y por la plata que la Nación le retacea a la ciudad, el Gobierno aseguró que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación a la Ciudad, tal como reclamó esta semana el ex presidente Mauricio Macri.

Así lo hizo saber el vocero presidencial Manuel Adorni, en su ha- ro presidencial.

bitual conferencia de prensa. De todas maneras, aclaró que todavía no hay ninguna fecha prevista. La frase relajó a algunos macristas, aunque no del todo, porque temen que el Ejecutivo solo esté ganando tiempo.

"Nosotros somos distintos, nosotros acatamos todos los fallos judiciales. Se va a cumplir con todos. Se está trabajando con la Ciudad para resolverlo", adelantó el voce-

Esta semana, Macri instó a Javier Milei a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2022 que sube de 1,4% a 2,95% el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad. Y tras él, salió su partido, el PRO, en masa con el mismo reclamo. Fue una estrategia que incluyó una diferenciación con ciertas políticas de la gestión, que el PRO cuestiona.

Para insistir en la idea de que el

fallo, Adorni recordó que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ya "estuvo reunido" con el ministro de Economía, Luis Caputo. "Se va a cumplir con todos los fallos judiciales", repitió. El alcalde está inquieto porque la respuesta se demora.

La confirmación del portavoz de que el Ejecutivo cumplirá con el fallo que ordena devolver el dinero de la coparticipación a la Ciudad es Gobierno finalmente acatarán el un intento por bajar la tensión con plieron con ello. ■

ese sector del PRO, en medio de la tensión al interior de espacio.

"No interferimos en internas de otros partidos políticos", se limitó a señalar Adorni cuando le consultaron por la escalada entre los espacios que lideran Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El ex presidente y su ex ministra, hoy en el Gobierno mileísta, están enfrentados -y sin hablarse- por la conducción del partido. El macrismo logró el jueves imponer a Martín Yeza como jefe de la Asamblea del PRO. Los bullrichistas cuestionaron la decisión. abandonaron la discusión interna y pidieron acompañar al Gobierno y "no quedar a mitad de camino".

Fue enfático Adorni al señalar que las diferencias que puedan existir en el PRO no afectarán los posibles acuerdos legislativos del oficialismo con su principal aliado en el Congreso.

"Nada puede empantanar lo que hasta ahora viene funcionando muy bien, nos vienen apoyando, coincidimos en muchas de las cosas que hacemos, nada puede interferir en esa relación", destacó.

# La Corte le ordenó al Ejecutivo devolver los recursos a la Ciudad que quitó Alberto F.

Sin embargo, en medio de las acusaciones cruzadas entre dirigentes del PRO, Milei compartió los mensajes que publicaron en X Bullrich y el diputado Damián Arabia. En esos mensajes, Bullrich le respondía a Macri y señalaba que el PRO no podía quedarse "una vez más, a mitad de camino".

El reclamo de Macri a Milei

El ex presidente instó a Milei a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de diciembre de 2022 que sube de 1,4% a 2,95% el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires.

En un mensaje que compartió en X, Macri sostuvo que para "alcanzar" los cambios propuestos para la Argentina "hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema".

"Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires", apuntó el ex mandatario.

Como detalló Clarín, con el amparo vigente desde 2022, la directiva de la Corte Suprema ordena aumentar de 1,4% al 2,95% el porcentaje de fondos coparticipables que fluyen desde Casa Rosada a Uspallata de forma diaria.

Este goteo diario y automático es fundamental para la gestión de la ciudad y las provincias. Ni el Gobierno actual ni su antecesor cum-

El País CLARIN – SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

# Caputo se reunirá con Jorge Macri por la Coparticipación

En el Gobierno dicen que en dos semanas hablarán sobre el modo de cumplir el fallo de la Corte que ordena devolverle fondos a la Ciudad.

El Gobierno parece dispuesto a dar señales de que quiere bajar la tensión con sus aliados del PRO en respuesta al comunicado en que Mauricio Macri explicitó sus diferencias con la Casa Rosada, con la excusa de la deuda que mantiene la Nación con la Ciudad por los fondos de la Coparticipación que le recortó Alberto Fernández al Gobierno porteño.

En la jefatura de Gobierno aseguran que está en agenda desde hace días una nueva reunión entre Jorge Macri y el ministro de Economía que se concretaría dentro de los próximos 15 días para discutir el tema que más inquieta al ejecutivo porteño y al que se aferró el ex presidente para diferenciarse de la Casa Rosada.

En la sede del gobierno de la Ciudad porteño, mientras tanto, le bajan el tono a la discusión por la coparticipación federal y diferencian los vínculos que tejen Jorge y Mauricio Macri.

Al jefe de Gobierno no le cayó en gracia la denuncia penal de los le-



Encuentro. El ministro Luis Caputo recibió al jefe porteño Jorge Macri y a su equipo en el verano.

gisladores de la Coalición Cívica contra el Presidente por la deuda de la coparticipación. Se trata de la misma causa en la que ya habían demandado a Alberto Fernández y que tiene en su poder Ariel Lijo, postulado por el Gobierno para la Corte Suprema.

El malestar del ejecutivo porteño obligó a que llamara a Elisa Carrió para reclamarle. "Es cierto que ellos no lo promovieron, es un tema nuestro pero todos estamos alineados para que paguen", sostienen los lilitos.

El jefe de Gobierno espera recibir un guiño de parte del ministro de Economía en la cita que ya tenían agendada, pero que cobró otro relevancia después del reclamo público de Macri.

En el corazón del Gobierno no hay una posición tomada ni un discurso oficial sobre el ex presidente, pero trascendieron críticas ácidas contra él y lo acusaron de querer "limar a Milei". De todos modos, lo esperan en Tucumán para el Pacto de Mayo, mientras Macri-de viaje en España-cavila qué hacer. El jefe de Gobierno nunca puso en duda su presencia.

Javier Milei y Patricia Bullrich insisten con una fusión entre LLA y el PRO mientras Macri pide "hacer el amor antes de casar" a los dos espacios, como hacen la mayoría de las parejas del siglo XXI. La accidentada Asamblea del PRO profundizó las diferencias entre el ex mandatario y Bullrich.

# Karina Milei acelera con el armado de LLA en la Provincia

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, avanza con el armado nacional y en las provincias del partido oficialista de cara a las legislativas. Esa tarea ya la llevó a media docena provincias junto a Martín Menem y referentes locales para abrir sedes de La Libertad Avanza. Este miércoles fue el turno de San Juan. Antes pasaron la Ciudad, Santa Fe, Salta, Chubut y Córdoba, donde acaba de recibir el partido acaba de recibir el reconocimiento pleno de la Justicia. El sábado la parada es Buenos Aires, donde vive el 40 por ciento del electorado.

Hasta Morón más precisamente llegarán pasado el mediodía la hermana del Presidente, el titular de la Cámara de Diputados y el titular del Fondo de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja, principal armador oficialista en territorio bonaerense.

"El jefe", como el Presidente llama a la funcionaria con más poder del Gabinete, encabezará el ac-

postal casi idéntica a la que escenificó en la Capital, terruño predilecto del PRO.

El casillero de la presidencia del partido nacional está guardado para la hermana del Presidente. Para eso, LLA necesita constituirse antes en 5 provincias. Los libertarios esperan que se levante la feria judicial para recibir el reconocimiento pleno en la Capital. "No es un distrito más, es donde Javier empezó su recorrido político", señala uno de los responsables de la ingeniería partidaria. Los libertarios imaginan un acto de lanzamiento para darle volumen de lanzamiento en un distrito que Macri siente propio.

En la Provincia LLA el sector de Bullrich y los libertarios ensayan la fusión que Macri tanto resiste a nivel nacional. Pareja, el principal delegado libertario en la Provincia, ya había encabezado un acto con Patricia Bullrich y sus alfiles del PRO en Esteban Echeverría el 18 de mayo que fue el paso preto para buscar afiliaciones, una vio a la ruptura definitiva entre la tendente de San Miguel se quedó protagonismo con la principal car- un frente electoral.

ex titular del PRO y el flamante presidente y fundador del partido amarillo.

Ahora, el titular del FISU -con pasado en el armado bonaerense de Emilio Monzó- y dirigentes de su espacio piensan en un nuevo acto con dirigentes del PRO Libertad, que se referencian en el intendente de 3 de Febrero Diego Valenzuela y en el sector bullrichista que encabeza Juan Pablo Allan.

Sería la semana que viene en la capital bonaerense. El jefe comunal del PRO, que suena como un posible candidato a la gobernación en 2027, será de la partida en un evento que tendrá un perfil más legislativo. "Va a ser básicamente una reunión de los dos bloques para coordinar miradas y proyectos a futuro", explicaron en su entorno. EL PRO-Libertad cuenta hasta ahora con cinco diputados, una senadora y la expectativa de seguir sumando legisladores. LLA tiene seis diputados y tres senadores, entre ellos, Joaquín de la Torre. El ex in-



Hermana presidencial. Karina Milei, encargada de La Libertad Avanza.

en el espacio libertario bonaerense a pesar de que su hermano Pablo fue echado por Sandra Pettovello de la secretaría de Niñez y Familia y denunciado ante la Justicia.

Más expectativa genera en el oficialismo la posibilidad de que el Presidente encabece un acto en La Matanza, el municipio más populoso del país denominado la "capital del peronismo".

El jefe de Estado compartiría el

ta electoral de los libertarios en la Provincia: el diputado José Luis Espert. Resta definir el formato. En la campaña presidencial, el entonces candidato encabezó caravanas en el distrito gobernado por Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual. Milei confirmó que Espert podría ser el candidato del oficialismo en 2025. La opinión del Presidente no cayó bien en el PRO que piensa una posible confluencia en

DEL SÁBADO 6 AL MARTES 9











**EN SIDRAS, BEBIDAS FIZZ** Y JUGOS EN POLVO





















EN LEGUMBRES<sup>III</sup> Y ENCURTIDOS<sup>III</sup>

**IGUAL MARCA Y VARIEDAD** 



**DE DESCUENTO** 

**EN PRODUCTOS** DE LAS SIGUIENTES **MARCAS** 















CasanCrem



























Las Tres





















Bieckert.









citric

**JUGOS REFRIGERADOS** 



Capri





















Teatrical













EN EDULCORANTES Y PREFRITOS DE POLLO

# DE DESCUENTO BENEFICIO EXCLUSIVO

EN VINOS FINOS, CHAMPAÑAS Y **ESPUMANTES** 

> PRESENTANDO NUESTRA TARJETA COMUNIDAD COTO



Dog





































DE DESCUENTO

# **EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS**



CLÁSICA X 4 U

artesano

PANCHO/ HAMBURGUESA

Ser

YOGURES

NATURAL



CLÁSICA X 4 U./

SUPERGIGANTES

PAQ. X 2 U.

Rapiditas

Yogurisimo

ARROZ

MERLE

MAGISTRAL



Green

GALLETITAS

MIEL

CURITAS

JABÓN EN POLVO



RAVIOLES

**F868 W** 

ALIMENTO

VEGETAL

Havana

Club

Dewit

BOLSAS

DE RESIDUOS





**COMIDAS LISTAS** 

LARIO

**FETEADOS** 

RAMAZZOTTI

Aperitivo Rosato

Lysoform

DESINFECTANTE









VACALINE'

**DULCE DE LECHE** 

66





NOT EMPANADAS

Budweiser

budinchello

flanchello



NOT

HOT

**Ouilmes** 



PASO TOROS

KYROS



vienissima:

SALCHICHAS



Las Tres

Niñas

LECHE LARGA VIDA

















OGURES/POSTRES

















EN GUANTES DE LÁTEX, ESPONJAS, ESCOBAS, ESCOBILLONES, PAÑOS Y TRAPOS, YERBA MATE, MERMELADAS, FIDEOS SECOS Y ESPECIAS<sup>III</sup>









ROCKSTER

**EN JABONES DE TOCADOR** 

LEGALES. COTO C.I.C.S.A. — CUIT 30-54808315-6 — PAYSANDÚ 1842 — C1416CDP — CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL Nº 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678".

8 El País

Martín Yeza, nuevo titular de la Asamblea de ese partido y cercano a Mauricio Macri, criticó a la ministra y a una fusión con el mileísmo.

# "Me sorprende que Patricia Bullrich diga que el PRO es un partido chico y de perdedores; ¡eso no se hace!"



Otros tiempos. Patricia Bullrich y Martín Yeza, durante la campaña electoral. Hoy están enfrentados por la posición del PRO ante Milei.



## Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

## -¿Por qué se convirtió en un tema tan importante la elección del presidente de la Asamblea del PRO?

-Por dos aspectos. El primero y principal es porque la Asamblea es la que define la política de alianzas de un partido. En un contexto en el que el Gobierno nacional tiene una minoría parlamentaria, la menor desde la vuelta de la democracia, el PRO le ha dado apoyo institucional y asumió el compromiso de respaldarlo. El otro es porque era el órgano que tenía que expresarse ante la pregunta que se hacían muchos sobre fusionarnos o no con La Libertad Avanza. El 90% votó una renovación, un estilo de liderazgo diferente que mantenga al PRO como un partido independiente que apoyará a este Gobierno.

-Descartada la fusión, ¿no se puede avanzar en una coalición electoral el año que viene? -Para no debatir semántica, trabajar juntos no me parece inimaginable. Como no me parece tampoco imposible que lo podamos hacer con la UCR o la Coalición Cívica. Si se juntan un grupo de personas que comparten algunos de los asuntos centrales de lo que hay que que hacer en la Argentina y trabajan juntos no me parece mal. En el PRO tenemos un compromiso, casi un mantra de Mauricio Macri: somos el cambio o no somos nada. Discutiremos las minucias, pero siempre vamos a estar acompañando al Presidente. No es un tema de palabras, ya lo hemos demostrado este semestre en el Congreso de la Nación.

-¿En la provincia de Buenos Aires es donde se podría llegar a un acuerdo?



El 90% de los asambleístas votó mantener al PRO como un partido independiente que apoyará al Gobierno".

## Martín Yeza

Titular de la asamblea PRO.

-Por ejemplo, José Luis Espert es una persona que está con Milei y que sabemos cómo trabajar con él. El "Colo" Santilli y Espert ya fueron juntos en 2023, no debería ser una locura que pudieran trabajar juntos de nuevo. Acá el tema es que hace un mes y medio Patricia Bullrich, con Diego Valenzuela y Daniela Reich celebraron un acto institucional en el que dijeron que había que ir a una fusión y que el PRO ya fue. Hay matices en eso, no es todo así y por eso el partido votó otra cosa.

## -¿Patricia Bullrich es parte del PRO? ¿O representa a un sector del gobierno libertario de Milei?

-Yo compartí lista con Patricia el año pasado y creo es una muy buena ministra de Seguridad, que se formó con la confianza de Macri en su presidencia. En ese momento, Mauricio le brindó su confianza institucional ante determinadas crisis que hubo que afrontar, cuando había cuestiones sobre las que expresarse que no eran tan nítidas como hoy. El episodio Chocobar es un ejemplo: hoy tenemos una mirada más clara acerca de que un policía tiene que protegerse ante un ataque; antes muchos nos criticaban. Por eso me sorprende cuando la escucho a Patricia, ex presidenta del PRO durante cuatro años y ex candidata a presidenta

de la Nación, y a su equipo, decir que somos un partido chiquitito y de perdedores. Eso no se hace.

## -¿Qué piensa de los dichos de Bullrich sobre los seis millones de votos que sacó Juntos por el Cambio? ¿Se los está adjudicando ella personalmente?

-Cuando estábamos en la interna con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia decía que la mera acumulación de dirigentes no constituía una suma aritmética de los votos. Por eso me sorprende que diga que los votos le pertenecen a una sola persona, va en contra de su trayectoria.

## -¿Había un acuerdo para que Macri se quedara al frente del PRO y Bullrich asumiera en la Asamblea?

-No dependía de mí eso. Esto es muy concreto. Ellos, antes de la Asamblea, plantearon que si nosotros no estamos con Milei estamos en contra de Milei. A eso les respondemos "pará, no es así". Nosotros defendimos la ley, la hemos militado, ese argumento no lo compartimos, ni yo, ni Mauricio Macri, ni el 90% de los asambleístas del PRO, que dijeron que no estaban de acuerdo con ese rumbo que querían tomar.



# Discutiremos las minucias, pero siempre vamos a estar acompañando a Milei".

## Martín Yeza

Presidente de la asamblea del PRO

## -¿Qué balance hace de estos primeros siete meses de gestión de Javier Milei?

-Estamos ante un presidente que tiene una visión clara de lo que quiere hacer, con un partido político nuevo, que está intentando encontrar el equipo para llevar adelante las ideas en las que cree. Porque todos queremos jugar como Pep Guardiola, pero depende de los jugadores que tenés. Veo una apertura de Argentina en el mundo, a gente que ve a Argentina como un país donde se puede invertir. Ahora Federico Sturzenegger es el ministro de desregulación del Estado, lo que me parece una cosa buenísima, que propugnamos. Mauricio ya había hecho una secretaría para modernizar el Estado en su momento. Creo que realmente se puede ver muy potenciado ese camino, que se interrumpió con el gobierno de Alberto Fernández cuando se volvió a la papelización del Estado, sobre todo en organismos como la Inspección General de Justicia.

# -¿Y sobre el rumbo de la economía, qué opina?

-Milei tiene claro que la madre de todas las batallas de su presidencia es la estabilización de la economía a partir de una inflación de un dígito anual, de equilibrio fiscal y de las consecuencias positivas que eso debería tener, como que se normalicen los precios relativos y se logre que las personas puedan ahorrar y tener una vida próspera. Hubo un sector de la política que fue muy mezquino, que tardo siete meses en votarle Bases, más de la mitad de un año en un mandato que dura cuatro. ■

El País 9

# Pettovello echó al síndico de un millonario Fondo del gremio del Seguro

El Gobierno sospecha de irregularidades en el Fondo Indemnizatorio y de Crédito para la Vivienda.

La ministra Sandra Pettovello designó un nuevo síndico en el Fondo Indemnizatorio y de Crédito para la Vivienda (FIDEC), que maneja el Gremio del Seguro, ante sospechas de irregularidades que habrían sido toleradas por el histórico síndico del Fondo, que venía de la gestión anterior.

La designación de Hernán Pablo Rodríguez por un período de cuatro años, en reemplazo del síndico histórico Héctor Blanco Kuhne, puso en alerta al titular del gremio del Seguro, Jorge Sola, quien teme una avanzada del gobierno libertario para controlar "la caja" que se usaba para pagar indemnizaciones a empleados despedidos por empresas quebradas o dar préstamos a los afiliados del sindicato, en-

tre otras actividades.

Rodríguez no es un especialista en el sector de los seguros y llega con el objetivo de **auditar y controlar** todos los movimientos del FI-DEC, que rondarían los 30 millones de dólares, para reportar cualquier irregularidad al secretario de Trabajo, **Julio Cordero**.

El ex presidente Alberto Fernández está imputado e inhibido de sus bienes, por presunta administración fraudulenta, ya que la Justicia sospecha que favoreció a brokers de seguros de su amistad para que los organismos públicos les contraten pólizas millonarias.

La causa judicial que se inició con la revelación de **Clarín** sobre los contratos que Nación Seguros firmó con la ANSeS utilizando intermediarios, se convirtió en un gran rompecabezas. Se sumaron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la sospechosa intervención de 25 brokers, y una cifra de 3.453 millones de pesos, que al tipo de cambio del momento representan 17 millones de dólares en concepto de comisiones erogadas de fondos públicos.

Uno de esos broker de seguros es **Héctor Martínez Sosa**, un amigo de Fernández desde hace décadas, casado además con **María Cante ro, su secretaria privada** durante casi toda su carrera pública.

Martínez Sosa estaba junto a Fernández cuando supo que llegaría a la Casa Rosada. Y se quedó siempre pegado a él durante los cuatro años que siguieron. Hoy, tanto Fernández como Martínez Sosa están imputados en una causa judicial en la que se los investiga como posibles beneficiarios económicos de la trama poco transparente vinculada a la contratación de aseguradores que obtuvieron, se presume que por orden del jefe de Estado, miles de millones de pesos garantizados por el Tesoro Nacional.

El ex presidente cuenta con dos imputaciones en esta investigación que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini. La carátula detalla los presuntos delitos que habría cometido: abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes y malversación de caudales públicos.

Una posible derivación de esa causa judicial podría darse con el sindicato del Seguro, ya que cinco días antes de dejar el Gobierno, Fernández firmó un Decreto para derivar recursos millonarios al Fondo manejado por ese gremio, que antes iban al Ministerio de Economía, según una investigación de Infogremiales.

El Decreto 689, del 5 de diciembre del año pasado, establece un nuevo mecanismo para "ampliar el destino de los fondos asignados al FIDEC", según figura en esa normativa dictada por el entonces presidente Fernández.

Es que cuando una persona es

contratada se le asigna un seguro de vida obligatorio. "De ese monto, un porcentaje iba al Ministerio de Economía, desde donde se giraba un porcentaje a la Superintendencia de Seguros, quien transfería una parte al gremio del Seguro", dijo una fuente a Clarín. Y agregó: "Alberto Fernández eliminó la intermediación oficial y derivó todo al sindicato manejado por Sola".

Tal como publicó Nicolás Wiñazki en Clarín, los contratos de seguros que se pagaron en el Gobierno del Frente de Todos, y también en gestiones anteriores, son parte de una trama en la que Fernández tomó protagonismo de modo veloz debido a que él impulsó una medida siendo presidente que permitió que no solo su amigo Martínez Sosa ganara millones y millones de pesos, sino también porque posiblemente sea el ex funcionario nacional que mejor conozca la dinámica y la trastienda del enredado mundo de las compañías de seguros.

De sus regulaciones estatales cambiantes. Lo mismo con sus "jugadores" del ámbito público y privado más importantes. Y del gremio del Seguro que maneja Sola. Ocurre que estuvo al frente de la hoy Superintendencia de Seguros de la Nación durante ocho años. Ese tiempo equivale a casi todo el mandato del Gobierno de quien lo designó en ese puesto, Carlos Menem.

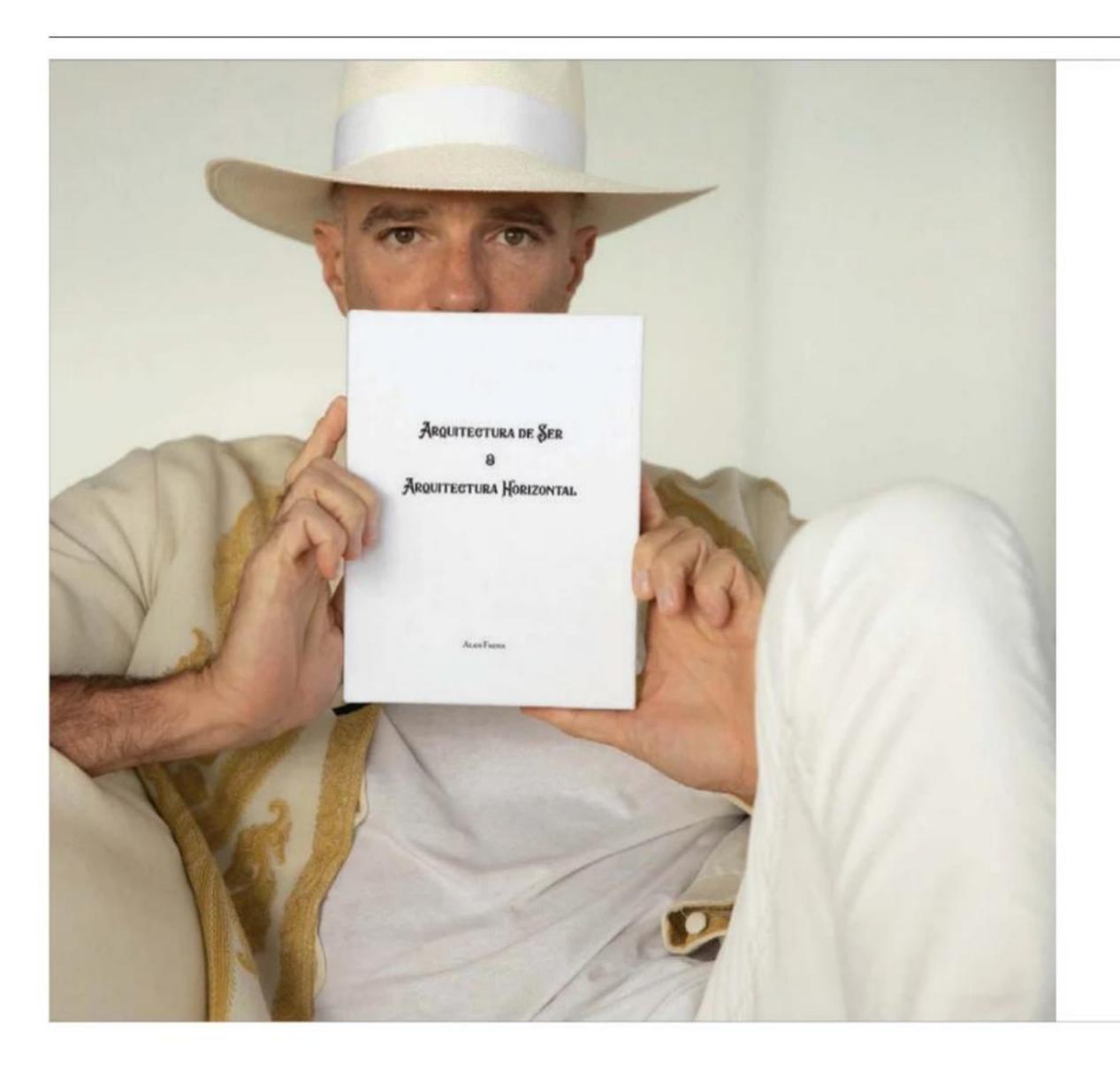

"Para construir mis sueños, primero tuve que construirme a mí mismo.

En este libro comparto los secretos de esa Arquitectura."

Alan Faena

Ya disponible en todos los kioscos de AMBA. \$6999,90 El País CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

# Cuadernos: Calcaterra insiste en pasar a la Justicia electoral

Sus abogados rechazaron el pedido de un fiscal a la Cámara de Casación de anular un fallo que consideró que fueron aportes electorales y no coimas.

### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

La defensa de Ángelo Calcaterra rechazó ante la Cámara de Casación el pedido del fiscal Raúl Plee para anular la resolución que lo excluyó de la causa de los Cuadernos, al entender que los desembolsos que había realizado -desde sus empresas-, durante los gobiernos de Cristina Kirchner, correspondían a "aportes de campaña" para el Frente para la Victoria y no al pago de coimas. Se solicitó que la Sala I del máximo Tribunal penal rechace ese planteo "por su notoria improcedencia y falta de fundamento".

Hace dos semanas, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, resolvió que las acusaciones que pesan sobre Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, no deben ser analizadas en el marco de la causa penal conocida como los Cuadernos de las Coimas, sino que deben tramitar en el fuero federal electoral, a cargo del a jueza María Servini.

El planteo central de la resolución -que abrió un abanico de planteos controvertidos-fue que los pa-



Empresario. Ángelo Calcaterra quiere que su caso pase del fuero penal al fuero electoral.

gos que el titular de la constructora IECSA durante la gestión kirchnerista respondieron a "aportes voluntarios para la campaña electoral" del Frente para la Victoria que ocurrieron entre el 2013 y el 2015, previo a las elecciones. Fuentes judiciales dicen que el fallo solo

atiende la situación judicial de Calcaterra.

El fiscal general ante la Casación, Raúl Plee, pidió la nulidad del fallo. No apeló los argumentos de los jueces que concluyeron que Calcaterra debía quedar afuera del expediente penal, sino que adujo la vio-

lación de las garantías del debido proceso. Señaló que durante todos los planteos ante el Tribunal de Juicio y en la queja ante la Casación Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante en la causa, no fue notificada y por ende no pudo emitir su opinión sobre el reclamo que lleva años en Comodoro Py.

Los abogados de Calcaterra, Ricardo Rosental y Valeria Onetto, dicen ahora que ese reclamo de Pleé, que representa al Ministerio Público Fiscal, "se vincula con un supuesto-e inexistente-perjuicio de otra parte ajena al Ministerio que representa, lo que impone a todas luces la improcedencia notoria de la petición". En otros términos: "nadie puede alegar la nulidad de un acto procesal que no lo perjudica".

El 14 de septiembre de 2022. la defensa de Calcaterra y su socio Héctor Sánchez Caballero planteó ante la jueza electoral la inhibitoria del Tribunal Oral Federal 7, "por ser la Justicia Federal con competencia en materia electoral la que posee competencia para entender en los hechos que se les imputan" a los empresarios. Servini, hizo lugar a ese pedido. Requirió la extracción y remisión de testimonios vinculados a los hechos investigados "en

## El empresario dice que no debe ser juzgado en el fuero penal.

cuanto se relacionen con pagos efectuados por Héctor Sánchez Caballero y Ángel Calcaterra, durante los años 2013 y 2015 que se llevaron a cabo las elecciones nacionales Legislativas y Presidencial respectivamente".

El recorrido del reclamo continuó.

La fiscal general de juicio, Fabiana León, se opuso a que el tramo que investiga al primo de Mauricio Macri y a su ex socio tramite en el fuero electoral, criterio que convalidó el TOF 7. ■

# Tras 5 años, una maraña de pedidos aleja el arranque del juicio

En septiembre de 2019, el fallecido juez Claudio Bonadio envió a juicio oral a Cristina Kirchner y a medio centenar de empresarios junto a ex funcionarios, acusados de participar de una estructura de sobornos que funcionaba desde el Estado. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), busca fijar fecha para el inicio del debate. En el presente, los jueces analizan el ofrecimiento de pruebas realizado por los 159 acusados en la causa central y en las seis conexas, en medio de la discusión sobre la situación de Ángelo Calcaterra.

En esta instancia los imputados sugieran medidas de prueba que complementen la realizada en etapa de instrucción. En esa etapa se impulsaron 231 medidas: testimonios y confesiones de políticos,

empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles. El TOF 7 es el responsable de llevar a cabo el juicio del caso que fue calificado como la mayor estructura de corrupción de los últimos veinte años. En la actualidad la causa que cuenta con más de 220 cuerpos.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se encuentran analizando el ofrecimiento de pruebas realizado por todos los acusados y por la fiscalía a cargo de Fabiana León, en la denominada "causa madre" y en los seis expedientes conexos.

El extenso listado de procesados y enviados a juicio oral está encaallegados y los más importantes bezado por Cristina Kirchner, so- dernos-la Sala I de la Cámara Fede- fue señalado por los jueces del Tri-

bre quien pesa la mayor acusación: haber sido la jefa de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de sobornos.

Si bien el ofrecimiento de prueba se había realizado por separado, todas las partes formularon las medidas que creen que deben reali-

## Las defensas piden más pruebas y testigos para el debate oral.

zarse previo a comenzar el juicio. Según confirmó Clarín con fuen-

tes judiciales, en medio de la discusión sobre si Ángelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri-quedará finalmente afuera del caso Cua-

ral de Casación Penal resolvió que los pagos que realizó, tal como dijo que en su confesión como arrepentido, no eran coimas sino aportes de campaña con lo cual debe pasar al fuero electoral- el TOF 7 no envió aún ese tramo del caso a la jueza María Servini, responsable de dicha competencia.

Los jueces continúan cuáles de todos los pedidos de pruebas acepta y cuáles rechaza, para avanzar con el juicio oral. La Sala IV de la Casación Federal, que supervisa el trabajo de los tribunales orales pidió, en uno de los casos conexos, que el TOF imprima celeridad y fije fecha de inicio del debate.

La causa está radicada en el Tribunal de juicio hace cinco años. En reiterados escritos la fiscal León se quejó por el retraso y denunció la situación ante la Casación. Si bien su denuncia fue rechazada, sí se convalidó su reclamo de que se avance definitivamente hacia la fijación de una fecha de comienzo de juicio.

El episodio Calcaterra también

bunal como otra causa de retraso para el inicio del debate oral. Se pidió que sea la Corte Suprema de Justicia la que intervenga y confirme o no el fallo de la Casación que excluyó al primo de Macri de la estructura de sobornos a ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal.

El TOF 7 ni siquiera estima cuándo concluirá esta etapa de análisis de todas las medidas de prueba requeridas.

Tanto Cristina Kirchner como un gran número de empresarios solicitaron que se realicen pericias de los ocho cuadernos que dieron origen al caso y que fueron escritos por Oscar Centeno. En otra causa, en instrucción, se determinó que algunos tramos de dos de estos cuadernos fueron alterados, por eso pidieron peritar la totalidad de los mismos.

Asimismo, se pidieron pericias contables de los movimientos financieros de varias compañías, como también la pericia de todas las obras públicas implicadas.

Lucia Salinas







# ¡Ofertas exclusivas!

IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO



# **ESCANEA EL QR**



# ¡ESTE SÁBADO Y DOMINGO!

\$6499



\$4899 TAPA

**DE ASADO** De novillito x KG

Stock disponible 1.000 KG



**SOBRERO** Y CAGNOLO Queso cremoso

Stock disposible 1,000 KG



LA PAULINA

\$989

Queso rallado x40 gr

Stock disponible 1.000 U



\$1999

Stock disponible 1,000 KG

W Morixe **NATURA** PIZZAS CASERAS Aceite de girasol x 1,5 lt

\$649

MORIXE Harina para pizza

Stock disponible 5.000 U

x 1 kg



\$799



LA PROVIDENCIA

Crackers x505 gr

Stock disponible 3.000 U



\$899

Stock disponible 5,000 U

**LEVITE** 

Agua saborizada varios sabores x1 lt

Stock disponible 2.000 U



\$1099

CORONA Cerveza

extra x330 ml

Stock disponible 2.000 U

\$3879



\$6999

Stock disponible 5.000 U

x500 gr

**APEROL** Aperitivo x750 ml

Stock disponible 1.000 U



\$3179

**GANCIA** Aperitivo americano x1,25 lt

Stock disponible 1.000 U



HIGIENOL Papel higiénico

simple hoja fresh x30 m (6u)

Stock disponible 2,000 U



SKIP

Jabón líquido para diluir x500 ml

Stock disponible 3,000 U



\$2599





VIVERE Suavizante sueños florales DP x1 lt

Stock disponible 2,000 U



\$5799

DOVE Shampoo y acondicionador

x750 ml

Stock disponible 3.000 U



\$1399

AXE Antitranspirante en aerosol x88 gr

Stock disponible 2,000 U



\$2399

DOVE Jabón blanco 3u x90 gr

Stock disponible 2,000 U

**Pampers** 

\$12499

PAMPERS Pañales baby dry XXG x34 u/ XG x36 u

G x44 u / M x52 u /

P x56 u Stock disponible 2,000 U











EN MARCAS SELECCIONADAS\*









YERBAS













y muchas marcas más en





Omfort. COMFORT Gregor's Gregor's Suavizante Concentrado Varias Fragancias x 500 ml









f/ninicomprasmayoristas **◎**@ninimayorista

La Plata

Av. 520 entre 23 y 25 Lun a Sáb de 06 a 20 hs. y Dom de 09 a 20 hs.

Au. Acceso Oeste y Camino del Buen Ayre Lun a Sab de 07 a 21 hs. y Dom de 09 a 20 hs El País CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024



Gobernador bonaerense. Axel Kicillof se opone a los proyectos de boleta única y ficha limpia.

# Reforma electoral: el PJ rechaza en el Congreso la boleta única

Pero en Unión por la Patria dicen que aceptan debatir la eliminación de las PASO a lo que se opone el PRO.

## Martín Bray o

mbravo@clarin.com

Cumplido el objetivo de Javier Milei con la sanción de la Ley de Bases, entre los proyectos que prepara el Gobierno para enviar al Congreso aparece la reforma política con la eliminación de las PASO, la implementación de la boleta única y la llamada ficha limpia, entre otros puntos más controvertidos como la baja de la edad para votar. En el peronismo se muestran dispuestos a debatir el fin de las primarias, a contramano de una resistencia mayor de aliados del oficialismo como el PRO.

Una ambiciosa reforma política había sido incluida por el Gobierno en la versión original de la Ley de Bases, luego retirada para intentar despejar el camino para otros capítulos del proyecto. En aquel caso contenía la supresión de las PA-SO, la boleta única -ya aprobada por Diputados, frenada en el Senado-, la aplicación de un sistema de circunscripciones uninominales y reformas al financiamiento de los partidos. El tema quedó afuera de los 10 puntos del Pacto de Mayo, pero el Gobierno prepara el proyecto en la órbita de la Jefatura de Gabinete con Guillermo Francos y su segundo José Rolandi. Consciente de que en años electorales no suea cambiar las reglas en la materia, el oficialismo buscará empujar el tratamiento luego del receso legislativo.

A diferencia de la Ley de Bases y otras propuestas de Milei, en las que la mayor parte del peronismo se opuso de entrada y de manera terminante, en el caso de las primarias referentes de Unión por la Patria adelantaron la predisposición a discutirlo. Más rechazo generan en ese espacio la boleta única y la ficha limpia, mientras que consideran un "disparate" la baja de la edad para votar a 13 años.

Implementadas por Néstor y Cristina Kirchner luego de la derrota del Frente para la Victoria en 2009, a las primarias abiertas, si-

## Los peronistas tampoco quieren la ficha limpia

multáneas y obligatorias las usaron más el disuelto Juntos por el Cambio -en 2015 para que la coalición validara a Mauricio Macri, en 2023 para dirimir la candidatura entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta- o el Frente de Izquierda que el peronismo. Para presidente, Unión por la Patria utilizó las PASO el año pasado para incluir a Juan Grabois -y así contener len avanzar iniciativas vinculadas a un sector de su electorado- en tó. ■

una boleta contra Sergio Massa. En la provincia de Buenos Aires, la disputa entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez en 2015 resultó una experiencia traumática para el PJ, un caso al que remiten para argumentar la conveniencia de acordar las candidaturas.

"Es un debate para dar. Es una buena herramienta, pero el peronismo puede resolver bien o mal sus discusiones electorales con PA-SO o sin PASO. No es tan determinante, otros sectores son los que tendrían más dificultades", plantearon cerca de Axel Kicillof, y advirtieron sobre otros puntos. Para el bonaerense el sistema de boleta única sería imposible de aplicar en el distrito por la cantidad de candidatos. En La Plata a su vez desestiman el cambio en la edad para votar y también rechazan la prohibición de las candidaturas a los condenados por corrupción: "Por la mala calidad de la Justicia argentina es un elemento de proscripción más que una cuestión de validez jurídica".

El catamarqueño Raúl Jalil, más cercano al Gobierno a partir del tratamiento de la Ley de Bases, ya venía con una postura contraria a las PASO y presentó un proyecto para eliminarlas en su provincia. "Tantas elecciones generan mucho estrés. La discusión tiene que volver a los partidos políticos", fundamen-

# Negri corre con ventaja en la pelea por vacantes en la Auditoría General

El ex diputado radical tiene el apoyo de 22 de los 34 diputados de la UCR, de Carrió y de Pichetto.

Jazmín Bullorini jbullorini@clarin.com

El 5 de abril caducaron los mandatos de los tres auditores que representan a los diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN). Con los plazos ya vencidos, Martín Menem quiere definirlos en una sesión en agosto y corre el plazo. En medio de la interna radical, Mario Negri juntó firmas en su apoyo esta semana pero otro sector del bloque lo desconoce, mientras en Unión por la Patria sigue la discusión y no dan a nadie por confirmado.

Como contó Clarín, en un gesto a Mauricio Macri el gobierno de Javier Milei hizo un acuerdo para darle su lugar en la AGN al PRO. El candidato elegido por la bancada amarilla es el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

En el bloque oficialista no están conformes con ceder su banca. "¿Por qué tendría que ser un candidato que no sea de La Libertad Avanza?", asegura un hombre de peso en la bancada. Sin embargo, si lo arregló la Rosada están dispuestos a acatar.

Mientras tanto, la interna radical está al rojo vivo. Esta semana, frente a la versión de que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo lograría imponer a su diputada de confianza Pamela Verasay. El ex legislador cordobés Mario Negri salió a echar por tierra la teoría juntando firmas. Cosechó 22, entre ellos Karina Banfi y Fabio Quetglas, sobre un bloque de 34 y cerró filas con Miguel Angel Pichetto. El tercer candidato en danza era el ex legislador y actual asesor de la bancada, el puntano Alejandro Cacace, hombre de confianza del jefe de bloque Rodrigo De Loredo.

El respaldo a Negri lo firmaron sectores de Evolución, como Carla Carrizo (CABA), y Danya Tavela (Buenos Aires), el dirigente bonaerense Facundo Manes y su ladero Pablo Juliano; el entrerriano Atilio Benedetti; además del mendocino Julio Cobos. Sin embargo, otros sectores de la UCR aseguran que ese papel no tiene validez y aún no está confirmado el candidato. De hecho señalan del massista.■



Ex diputado. Mario Negri.

que en ese papel hay quienes se habían comprometido a acompañar a otro candidato.

"Muchos van a tener que aclarar su postura", aseguró un hombre clave de la bancada. La postura de Pichetto-uno de los auditores que renunció para ser candidato a diputado- no es menor. Es el jefe de la bancada decisiva a la hora de juntar votos en el recinto. Entre sus legisladores se encuentran también los cordobeses de Martín Llaryora y los socialistas santafesinos. La bancada de la Coalición Cívica se abrió sola pero no duda en respaldar a Negri, amigo de la líder de ese espacio, Elisa Carrió. En la bancada de Unión por la Patria, el jefe de bloque Germán Martínez no da nombres y asegura que no los dará por ahora. Sin embargo, hay dos dando vueltas: el del ya auditor Juan Forlón que venció mandato ahora y es íntimo de Máximo Kirchner, y el de Guillermo Michel, hombre de Sergio Massa. Massa está perdiendo representación también con la salida de Gabriel Mihura Estrada, que también venció su mandato ahora. En el kirchnerismo, igualmente, ya dan por sentado que será Forlon. "Es y siempre fue Forlon", sentencian.

¿Por qué los demás entonces no lo confirman? "Seguramente lo definiremos cuando esté el tema sobre la mesa. Apurados están otros", responde una fuente











congreso.aapresid.org.ar

TODO ESTÁ CONECTADO



7, 8 y 9 de agosto de 2024 La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires

















































PATROCINIOS B































































































**MEDIA PARTNER** 













PUKEN









LN campo



Rural



L



MITRE

















El País 14 CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

# Denuncian al "Señor del Tabaco" por el supuesto pago de coimas

Lo hicieron diputados de la Coalición Cívica contra Pablo Otero, incluye a los ex funcionarios K de la AFIP Carlos Castagneto y Daniel Reposo, entre otros.

Bernardo Vázquez bvazquez@clarin.com

Pablo Marcelo Otero, el denominado Señor del Tabaco, acumuló una nueva denuncia en la Justicia penal por cohecho, asociación ilícita, aprobación indebida de tributos y lavado de dinero. La presentación la hicieron dos diputados de la Coalición Cívica y cayó en el juez Ariel Lijo. Involucra también a ex funcionarios de la AFIP como Carlos Castagneto y Daniel Reposo.

Otero es el titular de Tabacalera Sarandí, la firma que evadió el impuesto mínimo a los cigarrillos desde 2018 y a la que la Corte, con un duro fallo el mes pasado, obligó a pagar una deuda que asciende a más de US\$ 1.000 millones. Según la denuncia de Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, Otero pagó coimas a funcionarios de la AFIP

en la gestión kirchnerista con el objetivo de que no se le ejecutara lo que debía y pudiera seguir incumpliendo el pago del arancel mínimo establecido por ley.

En la denuncia que ya tiene Lijo se plantea "la posible perpetuación de hechos ilícitos, conforme lo previsto en los artículos 174 y 177, inciso 1° del Código Procesal Penal", por lo que los legisladores pedimos "se investigue la posible comisión de los delitos de Cohecho (art. 256 bis y 258 SS y CC del C.P.N.), facturación apócrifa, y subfacturación (art. 2 de la Ley 24.769 - Ley Penal tributaria-); Apropiación indebida de Tributos (art.6 Ley 24.769), Asociación ilícita (art 210 del C.P.) y de lavado de activos (art. 303 del C.P.N.)

Campagnoli y López denuncian la existencia de "maniobras posiblemente ilícitas compatibles con posibles hechos de cohecho (pago

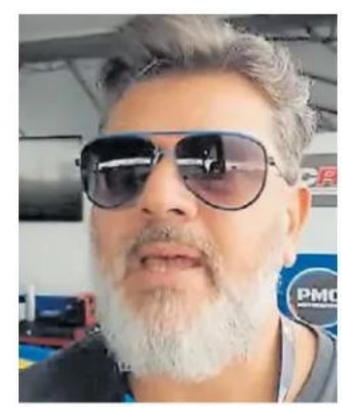

Empresario. Pablo Otero.

y recepción de dádivas) entregados por parte de Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A. a autoridades y personal de la AFIP con el fin de que no se le reclamasen sumas millonarias de dinero, adeudada en concepto de impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos".

Aseguran, en esa línea, que "dichos hechos habrían tenido lugar desde el año 2018 a la fecha" y detallan que "a su vez, el pago de estas coimas se habría hecho visible a raíz de la discusión de la Ley de Bases propuesta por la actual gestión".

El entramado de evasión de Ote-

En la denuncia se describe lo comentado en múltiples notas periodísticas de Clarín y otros medios. Los legisladores dicen que "nos encontramos frente a una empresa que, bajo apariencia de licitud, habría estado involucrado en infinidad de maniobras ilícitas las que habrían sido desempeñadas por Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A. cometiendo múltiples y variados delitos penales".

Y detallan: "Las medidas cautelares obtenidas fueron logradas de forma cuestionable, sin embargo, en el año 2022 la Corte habilitó a la AFIP a que ejecute el cobro de las millonarias sumas que Sarandí adeudaba a dicho organismo por haberse acogido a las cautelares logradas en su favor". Y prosigue, explicando el proceso judicial. "En mayo del año pasado la Corte dejó sin efecto la cautelar del fuero en lo contencioso administrativo que le permitía a Sarandí no pagar el tributo y, así, habilitó a la AFIP a cobrárselo"

Finalmente, completan que "desde entonces, no obstante, el ente recaudador no aplicó el gravamen ni tampoco se presentó a reclamar el pago de esa deuda". Los apuntados en la denuncia son tres ex funcionarios de AFIP: su titular durante el gobierno de Alberto Fernández, Carlos Castagneto; el subdirector general de fiscalización Daniel Reposo (ex candidato K a la Procuración) y el subdirector de operaciones impositivas, Ezequiel Lebed. También se denuncia al comandante de Gendarmería Javier La Palma y al oficial de la Policía Federal Roberto Modia, quienes habrían intervenido en el pago de dádivas, según la presentación.■



365.com.ar

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚯 🔉





CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.







\$2.26063 \$1.999<sup>99</sup>

VINO DON VALENTÍN Tinto / Blanco • x 750 ml xlt:\$2.667,00



**MATAMBRE X KG** \$ 6.49999

\$4.899<sup>99</sup> x KG



**ACEITE COCINERO** Girasol • x 1,5 lt xlt:\$1.466,65



\$1.299<sup>99</sup>

YERBA MAÑANITA 4 Flex • x 500 gr x kg: \$ 2.599,98



\$98999

**TOMATE PERITA LA CAMPAGNOLA** Cubeteados • x 400 gr x kg: \$ 2.474,97



\$1.005<sup>43</sup> \$84999

> **JUGO TUTTI** Variedad • x 1 lt xlt:\$849,99



\$2.3315 \$2.09999

**MERMELADA LA CAMPAGNOLA** Variedad • x 454 gr x kg: \$ 4.625,53



\$1.505 \$1.324<sup>99</sup>

**GALLETITAS PEPAS** Trío • x 500 gr x kg: \$ 2.649,98

\$90760 \$759<sup>99</sup>

**GALLETITAS PEPITOS** Regular • x 119 gr x kg: \$ 6.386,47





\$5.699<sup>99</sup>

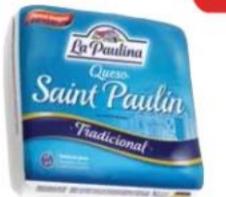

**QUESO** SAINT PAULIN Cremoso

x kg / Trozado

x kg: \$ 5.699,99



\$2.309 \$1.999<sup>99</sup>

**RAVIOLES LA SALTEÑA** Variedad • x 450 gr x kg: \$ 4.444,42



\$3.49499



MEDALLONES DE CARNEM&K x 12 u x kg: \$ 4.221,00



Campagnolo

\$8.49499

**PATITAS GRANJA DEL SOL** x 1,1 kg x kg: \$ 7.722,72





JABÓN DOVE Crema Original x 90 gr x kg: \$ 10.777,60 (1) CÓD. 76635



\$1.089<sup>99</sup> **ROLLOS DE COCINA** 



\$1.624<sup>99</sup>

oet poett

\$1.804<sup>34</sup> \$1.78999

**DESODORANTE POETT** Variedad • x 360 ml xlt:\$4.972,19 (1) CÓD. 1008982 / 1073774



\$25.994<sup>55</sup> \$21.999<sup>99</sup>

ALIMENTO DE PERRO DOGUI

Adultos • x 15 + 2 kg x kg: \$ 1.294,12





















El País CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024 16

## Cambios en el Gabinete



Sí, juro. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ayer en la jura que le tomó el Presidente Javier Milei y quién lo elogió.

# Asumió Sturzenegger y manda al Congreso una ley para desregular la economía

Es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. En semanas enviará proyectos de cambios en "varias decenas de leyes obsoletas".

## Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

"Vamos a desregular el reloj", bromeó el presidente Javier Milei cuando el escribano confundió la hora de la asunción del flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. "Qué lujo que me estoy dando", lo elogió el mandatario.

Así, en un clima relajado, Sturzenegger juró como funcionario en la tercera presidencia que acompañará en su carrera. De sus anteriores pasos, uno de sus legados que más rescata es el cambio de la familia de billetes de los pesos argentinos por animales. De hecho, su foto de perfil en WhatsApp es el de \$ 500.

De este paso, en cambio, se podrá proyectar como el Roberto Dromi moderno, para retomar la herencia del hombre que encaró hace 35 años la reforma del Estado junto a Carlos Menem.

El nuevo ministro anticipó a la prensa en Casa Rosada que "la semana que viene o quizás la otra" enviará al Congreso el proyecto de "Ley de Hojarascas". "Se refiere a un compendio de varias decenas leyes que quedaron obsoletas y que afectan a los derechos de propiedad. Esperamos un muy lindo debate; es un primer paso para retomar la agenda legislativa después de la Ley Bases", contó.

El ex Secretario de Política Económica de la Nación en 2001, con yaguareté que aparece en el billete Fernando De la Rúa, y ex presiden- maneras más eficaces para promo- Llach, quien lo acompañó previa- dez.■

te del Banco Central (BCRA) entre 2015 y 2018, con Mauricio Macri, encontró en el libertario Milei una mente afin a su plan. Aunque originalmente trabajó en cambios a **3796 leyes** para la candidatura de Patricia Bullrich, se acopló rápidamente a La Libertad Avanza. Algunas de esas modificaciones ya se hicieron norma con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y la Ley Bases.

"Mi línea de trabajo es la libertad económica. Hay una famosa frase que dice que cuantas más leyes, menos justicia. Creo que Argentina está un poco sobrecargada de normas y de regulaciones, y el Presidente me pidió que avancemos en sacarle ese pie de encima a la actividad productiva. Es una de las

ver el crecimiento de la economía y el empleo", señaló Sturzenegger.

Según el decreto 585/2024, Sturzenegger tendrá unas 27 competencias, entre ellas simplificar y reducir al Estado, impulsar el crédito, aumentar la competitividad, revi-

## "Qué lujo me estoy dando", elogió el Presidente al ministro flamante.

sar esquemas tributarios y exenciones impositivas y gestionar el empleo público.

Aunque aún no se conoce su equipo, están cerca de él Lucas mente como vicepresidente del BCRA, y Shunko Rojas, ex subsecretario de Comercio Exterior durante la era Macri. Los tres tienen repetidos ingresos a la Quinta de Olivos para cranear con el jefe de Estado las desregulaciones, según consta en los registros oficiales.

A otro que se lo vio en el Salón Blanco de la casa de Gobierno fue al economista Eduardo Levy Yeyati, quien trabajó en artículos académicos con el flamante ministro.

El diputado Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, sufrió unos 10 minutos el intenso frío de la Ciudad de Buenos Aires hasta que le habilitaron el paso por la puerta de Balcarce 24. Su siguiente paso también tuvo un dejo de amargura: como previa al ingreso al acto, tuvo que esperar junto al resto de los invitados en el Salón Eva Perón, al que todavía no le cambiaron el nombre.

En tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, le propinó un abrazo y palmada respetuosa para felicitarlo a su viejo rival durante el gobierno de Macri. Si hay pica, no se notó. De hecho, la semana pasada el titular de Hacienda señaló que la tarea de Sturzenegger será la más importante de este Gobierno. "La Argentina es una maraña de trabas", puntualizó.

Sturzenegger será acompañado en su equipo por los economistas Martín Rossi y Maximiliano Fariña, y el abogado Marcelo HernánEl País 17

## Cambios en el Gabinete

La gestión deberá mostrarse cohesionada ante el examen del FMI y el mercado mientras se suman a la gestión ministros y asesores economistas.

# El desafío de Milei: manejar el vestuario de los economistas y el 'ruido Caputo-Sturzenegger'

Federico Sturzenegger está delante de su tercera experiencia al frente de la conducción de la política económica argentina. Las anteriores fueron en 2001 como viceministro de Economía de Fernando de la Rúa (primero con Ricardo López Murphy como ministro y luego con Domingo Cavallo) y en 2015-2018 como presidente del Banco Central. Ayer juró como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Sturzenegger calentó motores en estos meses previos. Desde diciembre participó en la gestión del gobierno de Javier Milei. Fue nombrado al frente de la "Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía", con oficina en la quinta de Olivos. Desde allí fue un actor clave en la gestación del DNU 70 y la Ley Bases original. Ahora trabaja en la denominada "ley de hojarasca" que daría de baja unas 100 leyes que ve obsoletas (ver aparte).

De 58 años, hincha **fanático de Gimnasia y Esgrima** de La Plata, siempre reportó de manera directa a Milei, quien lo define como "brillante" y "coloso". Ayer calificó su designación como "que lujo me estoy dando" al momento de tomar la jura (ver más aparte).

En el Gobierno se jactan de que el economista ya contabiliza éxitos en su cruzada desreguladora, producto del DNU como la mayor oferta y baja de los valores de los alquileres, la llegada de Starlink (la empresa de telecomunicaciones de Elon Musk) o la incipiente desregulación de algunas rutas en el mercado aerocomercial. Para el Presidente será además una persona clave para la gestión del día a día, un frente que para muchos aliados políticos (por ejemplo del PRO), el Gobierno aún no terminó de darle fuerza como sí lo hizo en el ajuste fiscal de entrada.

En el mercado la lectura sobre la llegada de Sturzenegger es vista con cautela. Hay temor de que su llegada genere ruido en la conducción de la política económica. Esto sería por dos motivos.

El primero, es que el ex titular del BCRA tiene una mirada económica diferente con el ministro de Economía, Luis Caputo. El segundo, el FMI negocia con el propio Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Y el organismo no ve con buenos ojos cuando el proceso de toma de decisiones se atomiza y se debilita las áreas responsables del ajuste.

Con respecto a lo primero muchos ven la convivencia Caputo-Sturzenegger, y hasta incluso la decisión del Presidente de no inclinarse a favor de ninguno de los dos, como un motivo más del aumento del dólar blue y el riesgo país.

Caputo, una semana atrás, admitió que del cepo se saldrá en "otra etapa", una mirada que Sturzenegger no comparte: para el ex presidente del Banco Central habría que abandonar los controles cambiarios hoy. Sturzenegger, que intentará desregular la economía, no tendrá atribuciones para remover los controles del precio más importante de la economía: el dólar.

También el jefe de asesores del Presidente, Demian Reidel, piensa como Sturzenegger sobre la política cambiara y monetaria. Ambos se excusarán de opinar públicamente al respecto. Se mostrarán al margen de la discusión.

Máxime cuando el Gobierno se mostró decidido a transmitir pú-

## Para el Presidente la figura de Sturzenegger será importante en la gestión del Estado.

blicamente el apoyo a Caputo y Bausili. "Nadie le va a tocar el culo a Caputo acá, le corto la mano", dijo Milei unas semanas atrás.

El flamante ministro es un economista de fuste al que muchos mirarán como rueda de auxilio en caso que el Presidente enfrente una urgencia.

Sturzenegger y Caputo compartieron experiencias de trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri. El primero al frente del Banco Central, el segundo del Ministerio de Finanzas. Caputo sucedió a Sturzenegger en el banco cuando el primero renunció tras no lograr frenar la suba del dólar. El hoy ministro de Economía fue entonces, y todavía hoy lo es, crítico del diseño del primer programa con el FMI que se firmó en junio de 2018: el Banco Central no tenía autorización para intervenir en caso de un escenario de fuerte volatilidad. Reidel estaba en el BCRA.

También hubo un enfrentamiento previo entre ambos alrededor de la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2017. Caputo apoyaba flexibilizar las metas y Sturzenegger no. Aquella mañana junto a Marcos Peña y Nicolás Dujovne, se sentaron Sturzenegger y Caputo. Otro economista que estaba por entonces en la Jefatura de Gabinete era Vladimir Werning, también a favor de la posición de flexibilizar las metas de inflación. Hoy es el vicepresidente del Banco Central y está en el team Caputo-Bausili.

Milei se define como bilardista en lo económico, le importa el resultado. Lo llama bilardonomics. Pero tendrá que saber manejar el vestuario también además de elegir la mejor política económica. Esta semana Fausto Spotorno, otro asesor económico suyo, criticó el anuncio del viernes pasado de Caputo-Bausili. Quizá fue un aviso.

**Ezequiel Burgo** 

# La mirada del mercado en dos figuras de peso







## Además:

- La boutique que vende prendas de estrellas como Mirtha Legrand y Natalia Oreiro.
- Manual para el viajero poco frecuente: las claves para no arruinar las vacaciones.



# El Banco Central apura su canje de deuda por 13 billones de pesos

Dará de baja el 100% de los pases pasivos, que hoy rondan ese monto, por las nuevas Letras Fiscales de Liquidez, que emitirá el Tesoro. Será todo en 24 hs.

Luego de haber anunciado que acelerará el traspaso de la deuda remunerada del Banco Central al Tesoro, el Gobierno publicará, posiblemente la próxima semana, un Decreto de Necesidad y Urgencia con los lineamientos del canje.

La operación se puede resumir así: los bancos eliminarán de sus cuentas los pases pasivos que tienen colocados en el Banco Central y vencen todos los días y a cambio incorporarán nueva deuda pero emitida por el Tesoro, que saldrá a la cancha con este nombre: Letra Fiscal de Liquidez (LFL), un papel que se emitirá a dos años de plazo, con tasas de interés variable. Los bancos podrán, todos los días, comprarle o venderle estas letras al Banco Central. Y así podrán manejar su propia liquidez.

El Central se hará de las letras, previamente, entregándole al Tesoro bonos CER que tiene en su cartera. Primero hay un canje entre el Tesoro y el BCRA. Y luego entre éste y los bancos.

Los detalles se están definiendo en estas horas. Se está armando la reglamentación para emitir el nuevo papel y la operación de canje se concretaría de una sola vez, en una fecha aun a definir, que podría ser en las próximas semanas o tal vez en agosto. Hoy los pases pasivos llegan a 13,4 billones de pesos, repartidos en mitadas entre bancos públicos y bancos privados.

Aunque la nueva deuda, como anunciaron el viernes pasado el ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, pasará a estar en cabeza del Tesoro, en los hechos funcionará igual que hoy lo hacen los pases: el BCRA lo tendrá en su balance y lo utilizará para sumar o restar liquidez en el sistema. La tasa de interés surgirá de la oferta y demanda. Esa tasa será la que en los hechos utilizará el BCRA como la referencia para definir su política monetaria.

Un punto importante que los funcionarios se encargaron de garantizar a los bancos: las nuevas letras, por ser emitidas por el Tesoro, quedan blindadas tributariamente: no pagarán Ingresos Brutos a la Ciudad ni a la Provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, como sí lo hacen hoy los pases. No es un tema menor. La no aplicación de Ingresos Brutos significa una mejora en la tasa real que cobran los bancos de entre 4 y 5 puntos, a los niveles actuales.

Según fuentes oficiales, ya se bajaron intereses por pasivos del BCRA de 4.5 billones a 600.000 millones de pesos.

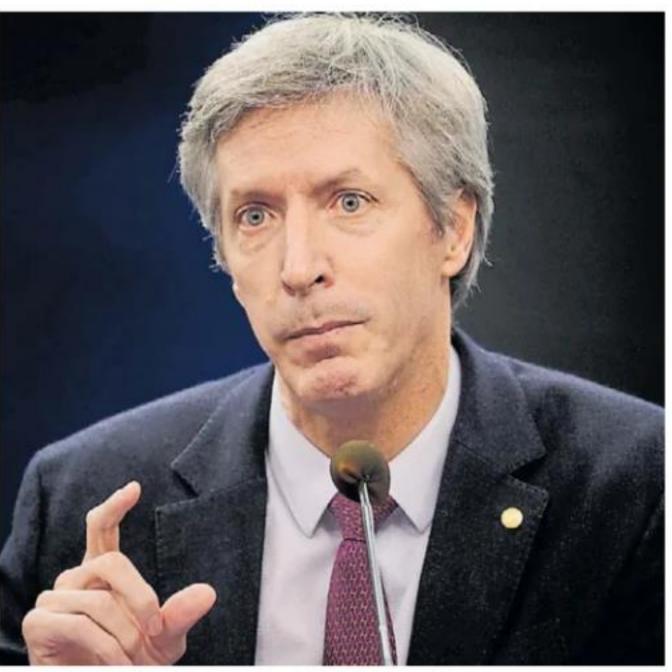

Operativo canje. Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

En algún momento de julio también debería definirse otra operación considerada crucial por el Banco Central: el canje de bonos del Tesoro con cláusula PUT. Son cerca de 16 billones de pesos, de los cuales un tercio está en manos de bancos privados. Para el Central es muy importante solucionar este tema, porque cada vez que un banco ejerce la cláusula obliga al Central a emitir pesos, por fuera de su emisión programada.

En este contexto, desde el Banco Central creen que empieza a verse una suba en la tasa de plazo fijo

porque crece la demanda de dinero. La clave del programa va a estar en la suba de la demanda de pesos y en que se vea la convicción de Milei y Caputo en mantener el superávit fiscal. Lo ideal -y algo de eso ya se vio en junio, es que los bancos desarmen sus colocaciones de liquidez en el Banco Central porque necesitan los pesos para abastecer la demanda de crédito de sus clientes. De hecho, el mes pasado las colocaciones de créditos a personas y empresas crecieron cerca de 13% en términos reales, es decir, por encima de la inflación.

19

Además, si sube la tasa de interés podría darse la situación de que quienes hoy se financian tomando pesos para no vender dólares (productores de soja, por ejemplo) accedan a desprenderse de dólares, por una cuestión estrictamente de conveniencia financiera.

# El Central debe resolver otro canje: el de bonos en pesos con cláusula put.

Es que el Gobierno reafirma cada vez que tiene ocasión que se seguirá a rajatable el crawling peg de 2%. Las reservas van a caer porque se van a usar US\$ 3.000 millones para pagar los bonos la semana que viene.

Por otra parte, en septiembre se empezarán a pagar US\$ 167 millones por mes de Bopreal. El dólar blend no preocupa al Gobierno y sigue, pese a los reparos del FMI. Le resta reservas (porque una parte va por el mercado financiero) pero también muchas importaciones se están pagando con dólar contado con liqui, es decir que no consumen dólares del BCRA.

■

**PUBLIQUE AQUI** 11 6674-1899 NOTABLES-CLASIFICADOS-LEGALES-FUNEBRES



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

**365.COM.AR** 







EL TERRORISMO SIGUE, LA IMPUNIDAD TAMBIÉN.

**ACTO CENTRAL JUEVES 18 DE JULIO 9:30 PASTEUR 633** 















BENEFICIOS VÁLIDOS PARA TODOS LOS SOCIOS 365 Y 365 PLUS. VÁLIDOS PARA "LEGALMENTE RUBIA" EN TEATRO LICEO, AV. RIVADAVIA 1495, BUENOS AIRES. BENEFICIO: 20% DE DESCUENTO EN ENTRADAS CON UBICACIÓN EN "PLATEA". BENEFICIO EXCLUSIVO PARA FUNCIONES DE DÍAS MIÉRCOLES 12 I 19 Y 26 DE JUNIO. PROMOCIÓN ON LINE.LA VIGENCIA Y USO DE LOS CUPONES PARA APLICAR EL DESCUENTO QUEDA SUJETA A LA PARTICIPACIÓN DE LA MARCA O AL BENEFICIO OTORGADO DENTRO DEL PROGRAMA 365. FORMAS DE PAGO: LAS QUE ACEPTEN LOS COMERCIOS AL PUBLICO GENERAL. HABITUALMENTE, EL DESCUENTO SE APLICARÁ SOBRE LOS PRECIOS VIGENTES AL MOMENTO DE SU UTILIZACIÓN. NO INCLUYE IMPUESTOS O RECARGOS ADICIONALES. DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD CON RELACION A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.PARA CONOCER LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE CADA BENEFICIO EN PARTICULAR, PODRAS ACCEDER DESDE HTTPS://365.CLARIN.COM/

# Los billetes de \$20.000 se están haciendo en China y circularán desde octubre

El BCRA apura la impresión de billetes de denominación más alta para acelarar la destrucción de los más chicos.

Eso de que el tiempo no corre, vuela, se cumple a la perfección en este caso. Cuando en enero de este año se hablaba de la llegada de los billetes de mayor denominación, los de la serie 'Heroínas y Héroes de la Patria' se apuntaba a la mitad de este año. Finalmente, los de \$ 10.000 se adelantaron y comenzaron a circular los primeros días de mayo. Entonces se supo que los de \$20.000 (importados todos) llegarían en una segunda etapa. Este viernes, fuentes del Gobierno le pusieron fecha de llegada: será en octubre y vendrán desde China.

Hay más, a esos nuevos billetes que llevarán la cara de Juan Bautista Alberdi, se suma otra tanda de los de \$10.000 -con la cara de Manuel Belgrano y María Remedios



Juan Bausita Alberdi. Su imagen ilustrará los billetes de \$ 20.000

del Valle-. Estos últimos vendrán del mismo lugar.

El gobierno de Javier Milei había anunciado a principios de año la colocación en el mercado de esos papeles. La impresión de billetes de mayor denominación tiene como objetivo "facilitar" las transacciones en el contexto de alta inflación, y hará más eficiente y menos costosa la logística del sistema financiero: Además, permitirá reducir los costos de adquisición de los billetes terminados. Según datos oficiales la demanda de dinero subió 15% en términos reales.

Para imprimir estos billetes, el Banco Central contrató a dos Cecas en el extranjero: China Banknote Printing and Minting Corporation que se ocupan de los de \$ 20.000 y Crane Currency Malta Limited que imprimirán la segunda tanda de \$10.000.

Anteriormente, se emitieron los billetes de \$2.000, fue en mayo de 2023. La imagen que lleva impresa es la del Instituto Malbrán, de la Dra. Cecilia Grierson y el Dr. Ramón Carrillo, precursores en el desarrollo de la medicina en nuestro país.

Los nuevos billetes serán impresos por la empresa estatal China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPM). La imprimir un total de 770 millones de billetes de \$ 10.000.

Además, el BCRA emitirá una tanda 190 millones más de billetes con la cara de Juan Bautista Alberdi y de María Remedios del Valle y Manuel Belgrano que estarían listos recién en octubre.

Estos ejemplares serán impresos por la empresa estadounidense Crane Currency, que además de dólares, también imprime billetes de México y de Tailandia.

## Billetes para destruir

Después de dar vueltas por la calle los billetes de baja denominación terminan en los bancos pero éstos no los recirculan a través de los cajeros automáticos por una razón práctica: ocupan demasiado lugar y no dejan espacio para los cartuchos con billetes de más alta denominación, que son los que quiere la gente.

El proceso de destrucción de billetes avanza a paso muy lento. En el mercado calculan que la mitad de los casi 2.000 millones de billetes de \$100 está guardada en los bancos, a la espera de su destrucción.

Esto significa que los bancos acumulan pilas y pilas de billetes de \$100 y no saben qué hacer con ellos, porque por algún motivo el Banco Central no está destruyenprenta ya está en proceso para im- do la cantidad de billetes que se requiere.





RESOL. APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN: EX-2020-31924549 -APN - DNGYFU#MECCYT







El País CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

# Industria y construcción

» Variación porcentual respecto al mes anterior

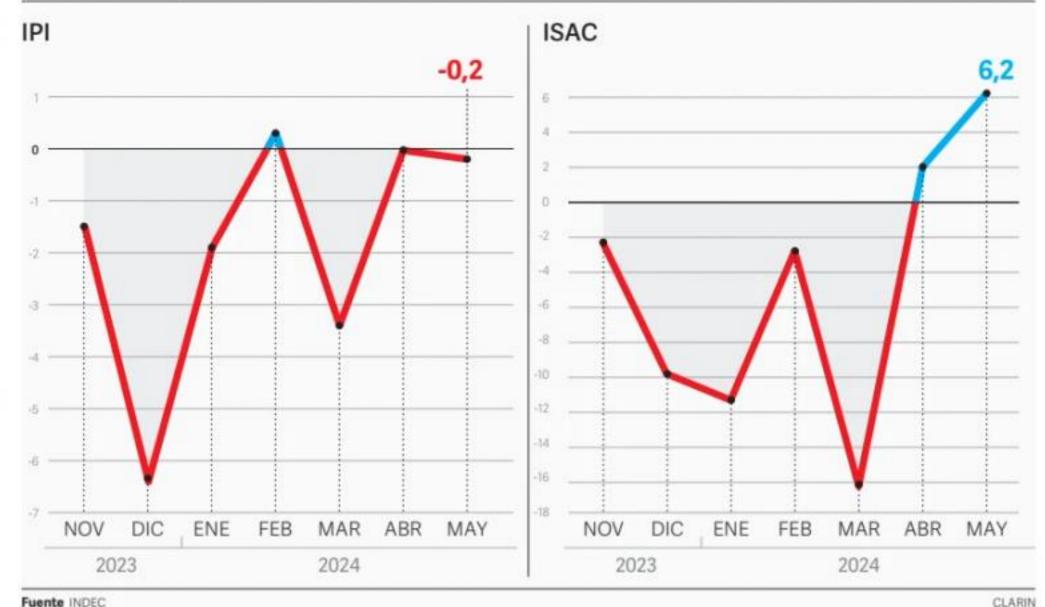

¿Tocó el piso?. La caída de la actividad podría haber tocado fondo.

# La construcción rebotó y la industria dejó de caer en mayo

En mayo la construcción creció 6,2% respecto a abril. La industria cayó 0,2%. En términos interanuales sigue el desplome: 32,6% y 14,8% respectivamente.

Aunque la actividad de la construcción y la industria siguen cayendo en las comparaciones interanuales, algunos datos sugieren que podrían estar llegando a un piso.

En mayo la actividad de la construcción bajó 32,6% respecto a igual mes de 2023, en la medición del INDEC. El acumulado de los cinco primeros meses de 2024 retrocedió 32,2% respecto a igual período de 2023.

Sin embargo, hubo un dato positivo respecto a abril, con un avance del 6,2%. Es el segundo mes consecutivo con un rebote contra el mes previo. A la vez, la caída interanual se va atenuando tras el 42,2% que mostró en mayo.

Por su parte, el Índice de producción industrial manufacturero perdió 14,8% contra igual mes del año anterior. En los primeros cinco meses del año cayó 15,2%.

En este caso aún no se registra una tendencia positiva: el registro mayo contra abril fue-0,2%.

En mayo, quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron bajas interanuales. Las caídas más fuertes por su incidencia en el índice fueron de Industrias metálicas básicas, con una retracción del 25,0%; Alimentos y bebidas, con -6,4% y Productos minerales no metálicos,con -32,4%.

"La industria se encuentra en niveles mínimos, descontando los meses de la pandemia. En mayo se ubicó un 20% por debajo del nivel máximo alcanzado en abril del 2023", indicó la consultora LCG.

"La actividad de la construcción mostró una significativa mejora, aunque desde un piso muy bajo. A pesar de que todos los insumos presentan caídas anuales, en términos mensuales desestacionalizados todos mejoraron su comportamiento. Los principales componentes que explicaron el alza mensual fueron: Cemento Portland (1,7 puntos), Pinturas (1,6 puntos) y Hormigón

(1,1 puntos). Entre los tres explican el 70% de la suba", señalaron.

En abril los puestos de trabajo en la construcción registraron una baja de 16,8% con respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado enero-abril, este indicador presentó una disminución de 14,5%.

"Las perspectivas para la construcción comienzan a revertirse respecto a meses anteriores. El 26% de las empresas que realizan obras privadas espera que la actividad del sector caiga (versus 33% de abril), mientras que en las que realizan obras públicas alcanza 50% (versus 57%). Las expectativas de mejoras se intensifican en el sector privado 12%, pero se reduce a 8% en los encuestados públicos", agrega la consultora.

"Los datos de mayo confirman que la actividad podría haber llegado a tocar piso en abril, pero que la recuperación es todavía marginal y resta ser confirmada", sostiene LCG.

"En la industria, un tipo de cambio que sostiene una dinámica de atraso sumado a salarios que perdieron sensiblemente contra la inflación y no traccionan consumo hacen pensar que la recuperación será lenta, sobre todo cuando todavía quedan pendiente ajuste de precios que incidirán directamente sobre la estructura de costos", agregaron.

"En el caso de la construcción, la parálisis de la obra pública seguirá jugando en contra y el efecto brecha que reducía los costos de materiales medidos en dólares paralelos debería ir perdiendo fuerza, aun con el repunte de la última semana".

Con este panorama LCG proyecta una caída de la industria del 12% anual promedio y de la construcción en torno a 29% para este 2024.

# Impuesto PAIS: ponen en duda que termine a fin de año

## Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

En el proyecto de Presupuesto 2025 que presentó esta semana el gobierno de Javier Milei se incluye la promesa de que el impuesto PAIS se termina a fin de año.

Si bien desde su creación en el arranque de la presidencia de Alberto Fernández se estableció que el impuesto PAIS, que originalmen- alícuota al 17,5%.

te encarecía en un 30% la compra de dólar ahorro o el pago de gastos con tarjeta en esa moneda, regiría hasta diciembre de 2024, importancia que tiene hoy dentro de la recaudación abrió la duda sobre lo que ocurriría a fin de año.

En 2023 el entonces ministro Sergio Massa extendió el impuesto a las importaciones con una alícuota promedio del 7,5% y en el comienzo de gestión Milei llevó esa

Según los datos del IARAF, en 2023 este tributo explicó el 1,6% de la recaudación total y en la actualidad llega al 6,4%. En orden de importancia relativa, el tributo pasó del noveno lugar en 2023 al quinto en el corriente año. Hoy representa el 1,13% del PBI

Ahora, el gobierno hizo dos promesas. La primera es que en agosto, cuando empiece a regir el impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores que ganen más de \$ ganizado el jueves por el IAE Busi- ta 1,3% del PBI.■

1.800.000, los ingresos adicionales que traiga este gravamen le darán margen al ministro Luis Caputo para revertir la suba de la alícuota y devolver el impuesto al 7,5% para las importaciones.

A esto se agrega la promesa del Presupuesto 2025 de que el impuesto termina en diciembre. Nadin Argañaraz, director del IARAF, detalla que junto con la eliminación del impuesto PAIS, para 2025 se proyectó una baja de 0,45% del PBI de la presión tributaria total.

Sin embargo, algunas voces marcan que el impuesto PAIS podría encontrar la forma de sobrevivir. El economista y diputado radical Martín Tetaz en el Summit 2024 orness School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, puso en duda que a fin de año se elimine el impuesto PAIS.

"No estoy tan seguro de que termine a fin de año. La tentación de mantener ese ingreso y que se reparta un 30% es grande", respondió Tetaz ante la pregunta de Santiago Bulat, el moderador del panel que compartía con los economistas Marina Dal Poggetto, Gabriel Rubinstein y Héctor Rubini.

Para Tetaz la extensión del impuesto PAIS y una eventual coparticipación podría ser una prenda de negociación con los gobernadores. Marina Dal Poggetto marcó que el impuesto PAIS va represen-

# JULIO SÚPER PROMO





LA REVISTA +2 ESMALTES Cutex



YA ESTÁ EN TU KIOSCO



SUSCRIBITE A REVISTA ELLE

WWW.ELLE.COM.AR

(7) (7) ELLEARGENTINA

24 El País

# El dólar blue llegó a \$ 1.420 y cayó el riesgo país, al cierre de una semana turbulenta

Los mercados arrancaron el lunes en baja tras los anuncios del viernes anterior. Ayer, quedaron en calma.

## Annabella Quiroga

aquiroga@clarin.com

Después de una semana con tensión en el mercado, el dólar blue cerró en \$ 1.420, 55 pesos por arriba del precio que tenía hace una semana. Si bien la presión fue bajando a lo largo de la semana, los mercados no dejan atrás la incertidumbre.

Los dólares financieros se movieron en baja y terminaron al borde de los \$ 1.400, tras haber tocado los \$ 1,450 a mediados de la semana. Pero la caída más marcada la ofreció el riesgo país que cerró en 1.406 puntos básicos, 9% abajo del pico de la semana.

Este viernes el Banco Central vendió **US\$ 6 millones** y terminó la semana con un saldo a favor de US\$ 73 millones.

"El mercado empezó a mirar con preocupación que el Banco Central en junio dejó de comprar reservas. Pasó de comprador en US\$ 2 532 millones en mayo a vendedor en US\$ 47 millones en junio", destacaron desde PPI.

Las razones de este cambio de tendencia obedecen a que "la demanda privada subió abruptamente, mientras que la oferta privada tuvo cierta retracción respecto a fines de mayo, pero más marcada en la comparación con abril".

La semana pasada el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anticiparon que entre julio y septiembre habrá un saldo negativo de US\$ 3.000 millones para las reservas.

Junto a esto, en la semana que termina, la tensión en los mercados estuvo marcada por la impaciencia ante la confirmación de

## CIFRAS

43%

Es lo que sube el dólar contado con liqui en el año, bastante menos que el IPC, que ronda el 80%

22,5%

Sube en el año el índice MerVal medido en dólares. parte del equipo económico de que **la salida del cepo aún no tiene fecha cierta,** mientras se mantendrá el ritmo devaluatorio en el 2% mensual.

Para la semana próxima no se esperan cambios en las perspectivas, Esto se debe a que **el gobierno deberá enfrentar vencimientos de deuda por US\$ 3.000 millones, lo que impactará sobre las reservas.** 

"En un contexto en el que la acumulación de reservas parece haberse agotado las reservas netas volverán a la zona de-US\$ 5.000 millones con los pagos de Globales y Bonares de la semana que viene. Más que nunca, la idea de salir del cepo con un "colchón" de reservas netas positivas requiera de financiamiento externo, que podría llegar del FMI en algún momento del segundo semestre", apuntó PPI.

"El mercado parece seguir demandando una nueva etapa para el esquema cambiario y monetario para mantener la calma. De mínima, se espera una suba de la tasa de interés de referencia", indicaron.

Mientras se define el rumbo de la tasa de interés, los analistas del mercado apuntan a otras alternativas de inversión.

Maximiliano Donzelli, manager de Estrategias de Inversión en IOL, recomienda el BONO CER T4X4, que acompaña el índice de inflación y hace que no pierdan valor los pesos.

Otra opción para quienes buscan dolarizarse y cobrar una renta pasiva es el Fondo Común de Inversión (FCI) Adcap Renta Dólar.

Y para los que están dispuestos a arriesgarse, Donzelli sugiere los CEDEARS SPY y Mercado Libre (MELI) y la acción argentina Pampa Energía (PAMP).

Por su parte, I**gnacio Murua**, asesor financiero de SBS y Quicktrade, recomienda una cartera para quienes están dando sus primeros pasos en las inversiones. "La exposición al Bopreal Serie 3 es una in-

## El Banco Central acumuló en la semana US\$ 73 millones.

versión de riesgo bajo/moderado con una atractiva tasa de interés en dólares; mientras que nuestro FCI SBS Balanceado ofrece una excelente exposición a todo el mercado argentino (Renta Fija soberana, Renta Fija Corporativa, Acciones)".

"También creemos que resulta útil colocar una porción de la cartera a nuestro FCI SBS Estrategia, que invierte el 100% de su capital en renta fija corporativa en USD, CER, Dollar Linked o Tasa Fija, según se considere más adecuado", concluye Murua.■























MARÍA EUGENIA VIDAL

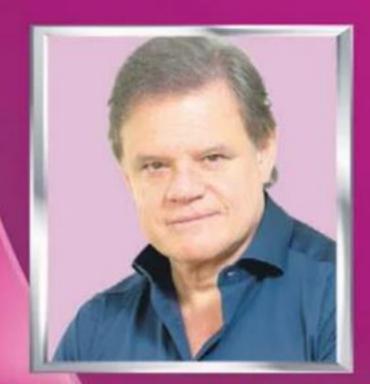

ENRIQUE "QUIQUE" SACCO



LUIS NOVARESIO

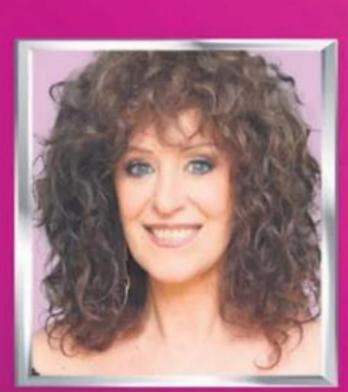

JULIA ZENKO



ESTA NOCHE 21:30





f eltrecetv

X eltreceoficial

O eltrecetv

eltrece

d eltrecetv

eltreceok

El País 26 CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

## Principales indicadores



**DÓLAR CCL** Contado con liqui, Bolsa de Comercio

# 1.406

**RIESGO PAÍS** Indice EMBI, en puntos básicos



MERVAL US\$ Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares por barril



SOJA Chicago, en dólares pór tonelada

## **NUEVOS RÉCORDS EN WALL STREET**

La bolsa de Nueva York terminó al alza este viernes, con dos nuevos récords para sus índices Nasdaq y S&P 500 gracias a unos datos mixtos

sobre el empleo en Estados Unidos que, en opinión de los inversores, aumentan la probabilidad de una bajada de tipos en septiembre.

# Vaca Muerta y el RIGI: Bulgheroni exportará gas licuado por barco

Pan American Energy (PAE) se asoció con una firma noruega, que posee la flota más grande del mundo de barcos de licuefacción. Arranca en 2027.

## Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

La petrolera Pan American Energy (PAE) será la primera empresa que exportará gas natural licuado (GNL) a gran escala desde la Argentina, con el combustible de Vaca Muerta y el impulso del **Régimen** de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de un proyecto que genera una gran esperanza de dólares y empleo para el pa-

La Argentina entrará a una selecta lista de países que procesará el gas para venderlo a todo el mundo, como ya lo hacen Estados Unidos, Qatar, Australia, Malasia y Rusia. Las bajas del Impuesto a las Ganancias y otros tributos, además de condiciones especiales incluidas en el RIGI, permite que el país obtenga la competitividad necesaria para esa tarea.

Las exportaciones serán a través del buque Hilli Episeyo, propiedad de la noruega Golar LNG, con capacidad de procesamiento de gas por el equivalente a unos 11 millones de m3 diarios (MMm3/d). El proyecto prevé inversiones por al menos 300 millones de dólares al año.

El acuerdo de PAE con Golar será el primero a gran escala para valorizar la materia prima y que el gas argentino llegue al mundo, luego de la experiencia piloto que tuvieron YPF con la belga Exmar entre 2019 y 2020, período en el que exportaron 6 barcos, y también después de la vuelta de las exportaciones regionales a Chile, Uruguay y Brasil recientemente.

Precisamente, Brasil también podría comprar el gas licuado argentino, regasificarlo e inyectarlo en Río de Janeiro. Otro potencial demandante sería China, que debe reemplazar su consumo de carbón en las próximas décadas.

Cómo es el proyecto de gas licuado de PAE

La empresa energética que manejan los Bulgheroni firmó **un con- mos con Golar**".



Impulsor. Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE.

trato a 20 años con Golar para establecer un barco de licuefacción de gas (Floating Liquefied Natural Gas, FLNG), que hará el proceso de enfriar a 161 grados bajo cero el fluido para comprimir 600 veces su volumen y facilitar su transporte al mundo. Golar posee la flota de unidades FLNG más grande del mundo por capacidad de licuefacción anual.

La barcaza estará lista **en 2027** y cobrará una tarifa fija de 2,60 dólares por millón de BTU basada en un factor de utilización del 90% más una tarifa variable en función de los precios internacionales del GNL.

Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE, afirmó: "Buscamos ser protagonistas del desarrollo de los recursos de gas natural de Argentina. El acceso del gas a los mercados mundiales a través de este barco flotante de licuefacción es un primer gran paso para que nuestro país se convierta en un polo exportador generador de divisas. Estamos en negociaciones con YPF y otras compañías del sector para que se sumen al joint venture que forma-

PAE, de esta forma, se anticipó al proyecto de YPF y la malaya Petronas, que es complementario y también puede unir a toda la industria.

Asimismo, Marcos Bulgheroni sostuvo que "la Ley Bases y el RIGI permitirán iniciar un camino de crecimiento y fomentar las inversiones que el país necesita para desarrollar su enorme potencial energético y la generación de nuevos puestos de trabajo".

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, repitió mientras se trataba en el Congreso que "sin RIGI no hay gas licuado". La industria empieza a responder favorablemente a su sanción.

Este proyecto representa cerca del 10% de lo que planeaba YPF en conjunto con Petronas para 2031, que según Marín significarían unos US\$ 15.000 millones de exportaciones de gas por año. Es decir, según los precios vigentes en el futuro, PAE y Golar podrían sumar ventas por cerca de US\$ 1.500 millones anuales.

"La implementación del acuerdo, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, prevé la posibilidad de sumar un mayor número de samiento de gas en 2017.■

barcos flotantes de licuefacción y el ingreso de otros productores de gas de Argentina", comunicó PAE.

Inicialmente, el barco flotante se abastecerá de gas natural utilizando la infraestructura y capacidad existente del sistema -como por ejemplo en el Gasoducto San Martín- en los meses del año con menor demanda local. Posteriormente, el objetivo es que pueda operar todo el año.

Como parte de los acuerdos, Golar tendrá una participación del 10% en una nueva empresa de PAE que se llamará Southern Energy, que será la responsable de la compra de gas natural local, las operaciones y la venta y comercialización del GNL de Argentina.

"Se prevé que esta iniciativa sea la primera fase de un potencial proyecto de múltiples buques y se anticipa que se unirán otros grandes productores de gas natural en Argentina", dijo Golar este viernes a la mañana en un comunicado.

El buque de Golar, denominado Hilli Episeyo, tiene una longitud de casi 300 metros. Fue construido en 1975 y reconvertido para el proce-

# Breves económicas

Financiación

## Acuerdo entre Banco Ciudad y Fecoba

El Banco Ciudad y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires celebraron un acuerdo que permitirá a los comercios, sectores industriales y entidades afiliadas a la Federación acceder créditos y productos específicos para las actividades productivas y a bonificaciones en los costos de operación comercial. La iniciativa fue refrendada en un encuentro que contó con la presencia del jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti, el presidente del Banco Ciudad Guillermo A. Laje, y Fabián Castillo, titular de Fecoba.



Laje, Castillo y Grindetti

Deuda

## Genneia colocó nueva ON: US\$ 60 millones

Genneia, empresa generadora de energías renovables, colocó su 14° Obligación Negociable Verde (ON) por un monto equivalente a US\$ 60 millones, superando su objetivo inicial de US\$ 20 millones. En total, la compañía recibió ofertas por más de US\$ 90 millones. De esta manera, los fondos recaudados serán destinados para impulsar distintos proyectos solares y eólicos. Esta ON cuenta con un cupón fijo del 2%, intereses pagaderos trimestrales y vencimiento en junio 2026.

# Te va SÁBADO a gustar SABROSÓN



Te esperamos de 12 a 20 hs. en el Gran Mercado argentino.



15% de descuento en un pago en entradas, sin tope de reintegro, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA.

Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consultá en www.caminosysabores.com.ar/informacion-general-visitantes/



Escaneá el QR y descubrí todo lo que podés hacer en la Ciudad



Entérate de las actividades del sábado y todas las demás acá.



Del 6 al 9 de julio de 2024, en La Rural de Palermo, 18ª edición



Caminos O SABORES



ANFITRION:



SPONSORS





Secretaria de Bioeconomía





AUSPICIA









ACOMPAÑAN:













AEROLINEA OFICIAL















San Juan















# Opinión

# La excepcionalidad británica, en medio de la incertidumbre



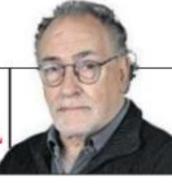

### Marcelo Cantelmi

mcantelmi@clarin.com | @tatacantelmi



a mirada amplia del paisaje revela de frontera en frontera una misma frustración por un estado de cosas que demuele el desarrollo individual. Pero en Gran Bretaña el sistema este jueves hizo un giro dentro de lo previsible, de un partido al otro. Mientras, en otro enorme sendero del mundo, comenzando por Francia y EE.UU. el salto, en cambio, es al vacío. Ese desbarranco lo había experimentado el Reino Unido antes, con la gestión espasmódica del extravagante Boris Johnson y el Brexit, impulsado por el ultranacionalista xenófobo Nigel Farage. Aquel divorcio de la UE causó una extraordinaria herida autoinfligida y dejó un valle de lágrimas, sobre todo en la clase media, con impuestos de altura sin registro en siete décadas e ingresos que apenas rozan las posibilidades.

Ese despiste británico o la anterior experiencia populista en EE.UU, (Donald Trump, ¡cuándo no! fue un gran promotor del Brexit) no alcanzaron para asegurar los límites que no deberían cruzarse. Esta semana la ultraderecha de Marine Le Pen quedó al borde del poder de Francia, un avance sin precedentes para fuerzas de ese origen desde la Segunda Guerra. En las mismas horas, Trump produjo una humillante derrota a Joe Biden en un debate que pareció adelantar el resultado de las presidenciales de noviembre. Entre medio, el ala conservadora mayoritaria de la Corte Suprema norteamericana le otorgó al magnate neoyorquino una inmunidad monárquica que, en su momento, hubiera hecho imposible cuestionar a Richard Nixon por el Watergate.

Apenas unos días antes, la organización neonazi y medievalista Alternative Für Deutschland, que dignifica como buenos sujetos a las SS, aliada hasta hace poco del lepenismo, ascendió como segunda fuerza política en Alemania exhibiendo la debilidad de la coalición que encabeza el socialdemócrata Olaf Scholz. En el cuadro se agrega el húngaro Viktor Orban, un cerril nacionalista y admirador de Vladimir Putin, que asumió este último lunes la presidencia rotativa del Consejo de Europa prometiendo que "será la pesadilla de Bruselas", con sus banderas xenófobas y prorrusas que en distintos grados también enarbolan sus colegas de esta nómina.

El mundo cambia, es inevitable, pero también se cambia cuando se retrocede. La excepcionalidad británica en el escenario vuelve aún más ruidoso el carácter controversial de estas novedades. Más grave aún que el Brexit, el simultáneo desarreglo en Francia y Alemania deja a la vista por primera vez un peligro real en los cimientos fundacionales del proyecto cosmopolita del bloque. Orban, aunque es un líder de peso menor, siempre ha sido una luz roja en el tablero europeo. Ahora llega a

ese cargo en la estructura comunitaria con el lema "Make Europa Great again", un halago a su amigo y aliado Trump, pero que anticipa que esta gestión de un cargo gris no se perderá entre las sombras como sucedió con las anteriores.

Este extremismo extendido ha dejado en harapos al liberalismo moderado y también a su brazo neoliberal. Las fuerzas que ocupan los lugares de protesta e indignación que antes daban el significante a la centroizquierda, son proteccionistas, estatistas y muchos de ellos profesan un extraordinario desprecio por los contrapesos institucionales, la autonomía judicial o la crítica periodística.

Estos jugadores no son nuevos, pero en el norte mundial los vigorizó el deterioro social que causó la pandemia que, a su vez, agravó los efectos de la gran crisis económica del 2008. Ese universo dañado involucra a amplias masas que perdieron oportunidades de desarrollo y que ahora golpean contra las paredes de un sistema que no les responde. Como señaló el intelectual italiano Antonio Gramsci en los Cuadernos desde la Cárcel, surgen monstruos entre lo viejo que demora en despejarse y lo nuevo que tarda en realizarse, poderes sin hegemonía.

Para quien se interrogue por qué en estas épocas se produce la invasión rusa a Ucrania, que es el mayor maltrato a Europa desde la última guerra, o la emergente agresividad política y militar de China, el paisaje occidental de debilidades brinda una contundente respuesta. Sin esto no sucedería aquello. La imagen espectral y titubeante del presidente norteamericano bajo el bombardeo de mentiras que le disparaba Trump fue una escena casi cinematográfica del ocaso de un concepto, impotente frente al populismo.

Es importante esta observación frente al error frecuente de intentar explicar el fenómeno del auge ultraderechista solo en la cuestión migratoria. Se confunden las causas con las consecuencias. Estos extremos se afirman en los puentes rotos que antes eran las banderas de la discusión política y

La imagen espectral de Biden en el debate fue una escena casi cinematográfica, no sólo en EE.UU., del ocaso de un concepto, impotente frente al populismo. de las luchas sindicales. La xenofobia aparece como una fórmula para justificar el voto en contra de lo que hay.

Lo señala bien el sociólogo Ugo Palheta, un crítico del neoliberalismo autor de La Possibilité du Fascisme, France, la trajectoire du désastre. "El corazón de los éxitos de la extrema derecha es que ha logrado politizar los miedos que atraviesan nuestra sociedad, el deterioro social para uno o sus hijos, al desempleo, la precariedad, la inseguridad", afirma. "Todo a la luz de la amenaza que representan la inmigración, los extranjeros, los musulmanes. Ha sido capaz de transformar esos temores en la esperanza de que se viviría mejor si se detiene a la inmigración".

A su vez las alianzas de izquierda o más bien de centroizquierda que llegaron al poder con el Partido Socialista construyeron una gran decepción. "Aplicaron políticas económicas similares a las clásicas de la derecha", dice Palheta. El argumento excede a Francia. Recorre toda Europa y también ha tenido su capítulo latinoamericano, donde fuerzas travestidas de progresistas generaron ajustes brutales con el saldo de media población en la pobreza como en Argentina, Venezuela o antes en el Brasil de la última etapa del PT a manos de Dilma Rousseff. Escenarios que dispararon reacciones populares conocidas contra el sistema, como ahora sucede en Francia.

Trump, que es consecuencia del crack de 2008 que causó un desamparo social que Barack Obama no resolvió, plantea con una claridad cínica esa contradicción. Promete expulsar a los migrantes que "envenenan la sangre del país" para reducir la inflación, regenerar el crecimiento y hasta bajar el precio de las viviendas. Es claro que menos mano de obra producirá un mayor costo de la oferta laboral que se trasladará a los números de la inflación. También más proteccionismo y castigo arancelario a las importaciones, como el que pretende imponer con su noción de insularidad, aumentarán los precios internos. Trump no aclara cómo encajan entre sí esos supuestos, pero sabe que con esa retórica contra lo extranjero apunta a un problema crucial del votante de clase media baja que supone que en esa abstracción radica su drama.

En Europa ese otro satanizado es la inmigración musulmana llegada desde África. Dónde irían si no. Francia tiene una deuda de explicaciones con la historia, como Italia, Bélgica u Holanda, que tras décadas de explotación del continente luego lo abandonaron a su suerte. Los africanos en las pateras son la parte del mundo no bendecido con salud, alimento, energía y se lanzan al mar detrás del espejismo de un paraíso. Curioso que esa desesperación, como la de los latinos que desafían el Río Bravo, devenga hoy en una intrigante y facciosa herramienta política.

© Copyright Clarin 2024.

## **MIRADAS**

Fabián Bosoer

fbosoer@clarin.com

# La Doctrina Discépolo

La reinserción argentina en el mundo es un propósito declamado como un mantra por casi todos los gobiernos argentinos al comenzar sus gestiones. Un supuesto alegórico que remite a una escena mítica original: hubo un tiempo en el que "estuvimos en el mundo" y fuimos expulsados -o nos salimos- de ese paraíso terrenal, producto de las malas políticas y yerros de los gobiernos que se sucedieron. Hasta que llegamos a darnos cuenta, y por ello nos proponemos virar drásticamente el rumbo para volver a él.

Lo hemos escuchado a lo largo de décadas, en una y en otra dirección. ¿Fue hace 20, 30 o 80 o 90 años? El presidente Milei llevó mucho más atrás la línea de tiempo: hace cien años, dice, que nos quedamos "fuera del mundo". Y algo de razón tiene, siempre aclarando a qué "mundo" se refiere: la crisis de la esfera de influencia británica y del modelo agroexportador que le permitió a la Argentina una exitosa inserción en el mundo, con crecimiento sostenido, instituciones políticas republicanas y progreso social, a partir de los años 30 del siglo XX, habría dejado a la Argentina "a la intemperie".

El modelo de autarquía y sustitución de importaciones del peronismo (1946-1955) terminaría frustrándose, abriendo paso a un ciclo pendular de infructuosos intentos de "reinserción en el mundo" que se correspondería, a su vez, con la inestabilidad institucional y la crisis de legitimidad de nuestro régimen político. La erraticidad de la política exterior, las relaciones triangulares con terceros países como gestos de acercamiento-o de distanciamiento-con las potencias, y las diplomacias paralelas o dobles carriles de vinculación serían corolarios de estas fluctuaciones del comportamiento internacional de la Argentina que tuvieron su máxima expresión en la derrota de Malvinas, en 1982.

Algunos de estos patrones de conducta persistieron y persisten hasta nuestros días. Como los gobernantes que salen a explicarle al mundo lo equivocados que estuvieron sus antecesores y no parecen darse cuenta de la incredulidad que despiertan en sus interlocutores. Sobre todo cuando se les señala que ellos mismos han vivido equivocados. Una curiosa ironía la pretensión de reinsertarnos en un mundo que ya no existe, mientras nos peleamos a cada paso con el mundo que sí existe y del que formamos parte. Como escribiera Discépolo en aquellos otros años '20, "verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa: yira, yira..."..■

Opinión 29

# Venezuela en el corazón

## EL REVÉS Y EL DERECHO



Juan Cruz Ruíz

MADRID. ESPECIAL PARA CLARÍN



uando yo era un niño la ventana de mi casa, por el lado donde dormían mis padres, y donde me resguardaban a mí de las inclemencias del asma, era la puerta de Venezuela.

El nuestro era un barrio muy pobre del Puerto de la Cruz, en Tenerife, islas Canarias, y fue uno de los enclaves isleños que se benefició del auge económico, esencialmente petrolero, de Venezuela, adonde habían ido muchos exiliados españoles de la guerra civil organizada por Franco, y adonde empezaban a dirigirse los isleños que carecían hasta de lo mínimo.

El hambre, la escasez, el miedo a que todo eso se convirtiera, además, en miseria, impuso una emigración que, en el lado del pueblo en el que vivíamos, tocaba a la puerta en mi casa. Era, por caprichos o suerte de mi padre, la única vivienda que tuvo teléfono durante años, y la más conocida por los carteros, de modo que por allí pasaba nuestro cartero a dejar la correspondencia que hubiera, para nosotros, para el vecindario. Allí, a aquella ventana, llegaban las que entonces se llamaban las cartas de llamada que esperaban ansioso los aspirantes a ser emigrantes en Venezuela. Esos hombres que en la isla se habían quedado sin trabajo tenían entre ellos a muchos de nuestra propia familia, que emigraron y que desde Venezuela hicieron que la pobreza local se mitigara. También la nuestra.

Hablar de la miseria que había en aquellos tiempos, y que continuó, no cesó jamás del todo, es hacer una crónica general de España, pues todas las poblaciones de todas las regiones, insulares y peninsulares, sufrieron la misma clase de escasez, que empezaba por la más dolorosa de todas: la que provocan el hambre, la enfermedad o el disgusto de vivir, así como la cárcel, que era una de las manifestaciones de la dictadura.

Aquellos emigrantes pronto pudieron aliviar a los parientes que se quedaron junto a nuestros barrancos. Por azares del destino, y de la ubicación de mi casa, además del hecho de que pronto pude leer y escribir, yo fui un testigo muy precoz de los cambios que se fueron sucediendo gracias a Venezuela... Este país, entonces afluente, muy rico, les dio trabajo a quienes iban a mi casa a buscar la carta de llamada... Mi padre nunca viajó, pero mi madre se fue allá en el pensamiento que dedicaba a los parientes que desde allí le fueron contando qué pasaba lejos de la indigencia isleña.

Atrás habían quedado las mujeres, que puntualmente les explicaban a quienes se habían ido, en general sus maridos, o sus hijos, qué pasaba en el terruño que habían dejado atrás. No fue una balsa de aceite aquella vida, y yo lo supe tan bien porque esas mujeres, gran parte de ellas (como los hombres, e incluso los niños) analfabetas, iban a mi casa a dictarme las cartas que les explicaban a sus parientes la situación en la que seguía la vida en los barrancos.

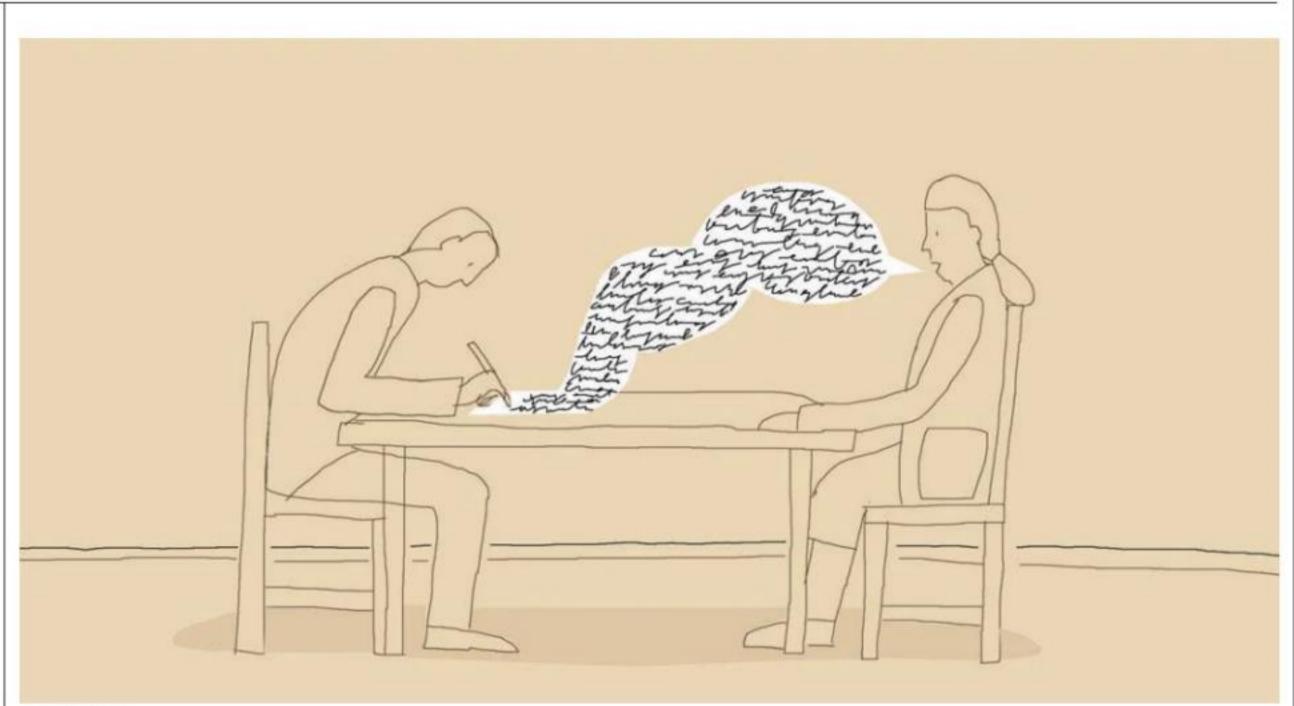

FIDEL SCLAVO

Aquellas mujeres se sentaban a mi lado, yo era un chiquillo que las oía, y en esa situación de escribiente, como aquellos escribientes de las novelas y las películas brasileñas, yo apuntaba todo, todo, absolutamente cada una de las cosas que me decían. Como suele suceder en el universo habitual de las cartas de los pobres, el principio de las mismas era halagador, ilusorio: "Querido marido (o cualquier pariente), me alegro de que al recibo de esta mi carta te encuentres bien, nosotros por aquí bien, gracias a Dios".

Tras esa formalidad venía la realidad que habitaba nuestra casa, por cierto, además de las casas de alrededor, así que las mujeres me dictaban, como en una novela de Juan Rulfo, la verdadera geografía humana, la intensa desesperación popular, que se vivía en esos años de plomo de la vida española, taponada por la horrible consecuencia de la contienda europea, que nos dejó a todos los que nacimos en esos años (yo nací en 1948) al borde de la inanición y el analfabetismo.

En mi casa yo tuve una desgracia, el asma, y varias suertes. Una de ellas fue que mi padre había comprado una radio con la que aprendí a leer, y la otra es que, al no admitirme en trabajo alguno a causa de una enfermedad, pronto hice de mi facultad para leer, y para escribir, una razón para que me admitieran en un taller de venta de partes para remendar los automóviles.

Aquellas cartas, muchas de ellas conmovedoras, me ayudaron también a tomar conciencia del mundo en el que vivía, y a saber muy pronto hasta qué punto era Venezuela esa parte de Dios a la que se dirigía mi madre, y las otras madres o parientes, que suspiraban por un mundo mejor. Naturalmente no era verdad esa letanía ("nosotros por aquí bien, gracias a Dios")... Uno de aquellos hombres, primo y a la vez cuñado de mi madre,

El hambre, la escasez, el miedo a que todo eso se convirtiera, además, en miseria, impuso una emigración que tocaba a la puerta de mi casa.

volvió años después, siendo una persona con posibles, ganados en una empresa láctea de Caracas, Leche Carabobo...

Él llegó al patio de mi casa, yo lo vi llegar, y lo miré cuando él se fijaba en lo más evidente de aquella cueva oscura: el petróleo había dejado como el cuadro de la pobreza el sitio en el que mi madre nos hacía la comida... Al día siguiente llegó a casa la primera cocina de gas que hubo en el barrio, y yo siempre le atribuí ese milagro a la realidad de la vida: Venezuela era el sitio del que podíamos esperar asistencia o futuro.

Venezuela fue la representación de la generosidad y el futuro para muchos de los que vivíamos en el barranco, y por eso le repliqué en 2016 al líder español de Podemos, Pablo Iglesias, cuando instó a los periodistas a no interferir con sus artículos o informaciones, según él sesgadas, contrarias al legado de Hugo Chávez, el devenir glorioso de Venezuela...

No era un porvenir glorioso, no lo fue, no lo ha sido. Muchos venezolanos viven ahora lejos de la miseria, huyendo de la miseria, en los barrancos desde los que viajaban en barcos oscuros los canarios que a muchos nos salvaron de la miseria y nos dieron la alegría de una vida que hizo escribir a un emigrante de la isla del Hierro esta inscripción en la casa grande y alta, un rascacielos, que pudo hacerse en su isla: "Gracias, Venezuela".

Aquel artículo con el que repliqué a Iglesias se tituló *Por aquí todos bien, gracias a Dios.* Fue evocado en seguida en las redes sociales por una emigrante venezolana de aquellas fechas, en torno a 2016, de modo que resultó, por su repercusión, **el texto más leído de todos los que he escrito en mi vida.** Estimo que eso fue porque lo leyó mucha gente en el mundo, venezolanos o de todas partes, persuadidos de que la vida no era como la pintaba la historia reescrita por los que consideraron, como el citado Iglesias, que aquel país vivía en una gloria supuesta que acabó en dictadura...

Ahora, el 28 de julio, hay elecciones en Venezuela. Se dicen decisivas, ojalá lo sean. La Fundación Ortega y Gasset de Madrid celebró este último martes un coloquio al que me convocaron. Más o menos conté estas cosas, para hablar de mi amor a Venezuela, de mi esperanza en el porvenir humano de Venezuela. Mi colega mexicano Ricardo Cayuela dijo allí algo muy importante: si ganan los que se oponen a los presentes oprobios, los que venzan han de ser generosos, respetuosos, con los que pierdan. Venezuela necesita un abrazo, miles de abrazos, y sobre todo necesita ser, otra vez, el país de la esperanza, aquella que nos vino a los canarios cuando nosotros dábamos las gracias a Venezuela por ayudarnos a sobrevivir la miseria.

# El Mundo

## Gran Bretaña



Cumbre. El flamante primer ministro laborista Keir Starmer durante la reunión de formalización del cargo que sostuvo con el rey Charles III en el Palacio de Buckingham este viernes. RTR

# El laborista Keir Starmer recibió el aval del rey y asumió el gobierno prometiendo renovar Gran Bretaña

El monarca le encargó formar gobierno. El nuevo mandatario, un abogado especializado en DD.HH., que en su juventud proponía abolir la corona, estará desafiado por graves crisis sociales.

PARÍS. CORRESPONSAL María Laura Avignolo

Al mediodía británico el Range Rover blindado llegó al palacio con el nuevo primer ministro, Keir Sarmer, un ex procurador de la corona que en su primer discurso prometió "poner en marcha una renovación nacional. Una tarea urgente que comenzará hoy mismo". Allí estaba Clive Anderson, el secretario privado del rey, con su sonrisa imperturbable, dándole la bienvenida. En ese salón, el rey le preguntó a Sir Keir: "¿Puede usted formar gobierno?". Así inicia su periodo el primer ministro número 56 del reino. El hombre que en su juventud quería abolir la monarquía.

Los tiempos han cambiado. Pero queda su reputación de hábil humanos y su clínica capacidad de penalista para analizar un caso, sea el que sea.

La primera foto oficial muestra al rey y a Starmer vestidos de azul, en una de los tradicionales salones de audiencia del palacio de Buckingham. Ambos mantuvieron su primera audiencia y el monarca lo invito junto a su familia al palacio de Balmoral, en Escocia, donde la familia real pasa sus vacaciones, para estar un fin de semana.

Una forma de que ambos se conozcan, en la intimidad y se genere un lazo de confianza. Un hijo de la meritocracia, de la clase trabajadora británica con los Royals, con el título de Sir por su trabajo como procurador.

Veintinco minutos después, el nuevo primer ministro partió haabogado, especialista en derechos de cia Downing St. Lo acompañaban



# Trump felicitó sólo a Nigel Farage

Ultraderechista, pro ruso y padre del Brexit, es un antiguo aliado del ex presidente de EE.UU. "Felicidades a Nigel Farage por su gran VICTORIA", escribió con esas mayúsculas en su plataforma Truth Social. "Nigel es un hombre que realmente ama a su País!", añadió.

dos motos y dos autos de custodia. Starmer, que llegó a ser diputado por primera vez en 2015, había sido ya ungido por el rey. En la sede gubernamental dirigió su primer discurso como mandatario prometiendo cambios rápidos, sin espectacularidades. (Ver aparte).

Comenzaba un largo camino de cambios en el reino, agobiado por la crisis económica, el alto costo de vida, 20 años sin crecimiento, falta de mano de obra, de viviendas sociales y las secuelas del Brexit y una obsesión con los migrantes que no serán deportados a Ruanda, como querían los Tories.

La gente lo esperaba en Downing St. Lo recibieron con banderas británicas, escocesas y galesas. Eran sus amigos, sus compañeros de campaña. Se acercó de la mano con Victoria. Los saludó y los abrazó El Mundo

vestido con su traje oscuro y su corbata roja. Victoria estaba emocionada. Starmer, un hombre contenido, también.

El laborismo ganó una masiva mayoría en las elecciones generales y 326 bancas de las 650 de la Cámara de los Comunes y puso fin a 14 años de gobierno conservador, que quedó con 121 escaños. Los liberales demócratas consiguieron 71 asientos tras una gran campaña. El fenómeno político fue el populista y prorruso Nigel Farage, ideólogo del Brexit, quien recibió un cálido saludo de Donald Trump. Se sentará por primera vez en la Cámara de los Comunes.

Siete ministros conservadores perdieron sus bancas en la elección. Entre ellos Penny Mourdant líder de la Cámara de los Comunes, y el ministro de Defensa Grant Shapps Shands, que pretendía liderar a los Tories. Liz Truss, la polémica premier con el período más breve en Downing St, también perdió su escaño en Norfolk.

"Lo siento. Yo escuché su angustia. Asumo la responsabilidad de esta derrota", dijo Rishi Sunak, el derrotado primer ministro británico en la puerta de Downing St. Era su discurso de renuncia tras una noche brutal. Un mensaje humilde, decente, donde agradeció el "sacrificio" a su esposa Akshata Murty y a sus dos hijas por haber entrado a la política. Concierte de los ocurridos, Sunak renunció también al liderazgo conservador. Su futuro político es nulo después de este duro fracaso, con un partido que lo combatió como si no fuera uno de los suyos.

Le dedicó una palabra a su sucesor: "Cualesquiera que sean nuestros desacuerdos en esta campaña, es un hombre decente y con espíritu público al que respeto", afirmó.

A las 4:42 de la mañana le había concedido el triunfo al laborismo. Esta vez no llovía pero el cielo estaba gris, como su ánimo. Cargaba sobre sus espaldas la peor derrota del Partido Conservador en su historia y un indispensable proceso de reconstrucción de la organización política más vieja del reino.

"Su Majestad, el primer ministro" le había dicho su atachée al rey Carlos III, cuando el derrotado premier y su esposa india llegaron al palacio de Buckingham para su audiencia del Adiós y la entrega e la dimisión. Nunca volverá a tener Rishi Sunak ese privilegio.

En esas cuatro paredes tan royals, el soberano es un especialista en generar cierta paz y contención a un primer ministro ya sin su puesto, derrotado y somnoliento.

Su madre, la reina Isabel II, recibió a tantos desde Winston Churchill, que era una maestra en el arte de despachar a un premier angustiado. Charles es la primera vez que debe lidiar con esta situación y es mucho más cálido que su madre. El primer mensaje al país del flamante mandatario laborista.

# "La tarea es urgente, se ha votado de modo decisivo por el cambio"

PARÍS, CCORRESPONSAL

"Yo recién vengo del palacio de Buckingham y recibí una invitación para formar el gobierno de esta gran nación" dijo el líder laborista Keir Steimer en su primer discuso como mandatario tras el aval que recibió de la corona.

Con elegancia uso esas palabras inaugurales para agradecer a su antecesor Rishi Sunak, que fue el primer premier de origen asiático y no le ha sido fácil. Destacó el liderazgo del premier saliente.

Luego apuntó al corazón de su mensaje que dirigió a quienes lo votaron y a quienes no lo hicieron. "A partir de ahora, tienen un gobierno despojado de doctrina, guiado solamente por la determinación de servir sus intereses, y desafiar tranquilamente a quienes han descartado nuestro país", dijo.

Subrayó que "la política puede ser una fuerza para el bien". Recordó que ahora "se ha votado de manera decisiva por el cambio, por la renovación nacional y por el regreso de la política al servicio público".

"Con respeto y humildad, los

invito a todos a que se unan a este Gobierno con vocación de servicio en su misión de poner en marcha una renovación nacional. Nuestra tarea es urgente, y comenzaremos hoy mismo",

Según recalcó, la "falta de confianza" en los políticos y la política puede sanarse "con acciones, y no palabras", por lo que prometió tratar "con respeto a cada uno de los ciudadanos" del país.

"El trabajo del cambio comienza de inmediato, pero no tengan dudas, **reconstruiremos el Reino Unido** con riqueza generada en cada comunidad", apuntó. "

"Pero si usted votó o no por el Laborismo- especialmente si usted no lo hizo- yo le digo directamente: mi gobierno va a servir a usted. La política debe ser una fuerza para el bien. Vamos a mostrar eso", prometió. "Necesitamos movernos juntos. Pero podemos comenzar hoy", insistió.

Ya antes había rechazado que se proponga un aumento general de los impuestos, y explicó que habrá incrementos de gravámenes pero a escuelas privadas o empresas del sector de hidrocarburos, pero no a los trabjadores. ■



Instalado. El premier y su esposa Victoria en Downing St. 10. AP del Brexit.



31

Designado. El nuevo canciller británico, David Lammy. BLOOMBERG

# Un académico negro en cancillería y una economista ortodoxa a finanzas

# El ministro desciende de esclavos. La ministra defiende el rigor fiscal

Gran Bretaña tendrá por primera vez un canciller de la minoría negra, que estudió en Harvard y fue hasta ahora el secretario de relaciones exteriores del partido laborista. David Lammy fue el diputado más joven nominado en la Cámara de los Comunes, a los 27 años en el 2000.

Descendiente de esclavos y nacido en Tottenham, Lammy de 58 años, tiene un gran sentido del humor, sirvió durante ocho años bajo el gobierno de Tony Blair y Gordon Brown y ha sido secretario (ministro) de Asuntos Exteriores en la sombra hasta ahora. Preconiza un "realismo progresista" en materia diplomática. Ya hizo su primera declaración llamando a detener la guerra que desangra Gaza.

"Me tomaré muy en serio la responsabilidad de ser el primer ministro de Relaciones Exteriores descendiente de la trata de esclavos", sostuvo. "Tomar el mundo tal como es, no como nos gustaría que fuera", pero "creer que podemos devolverle al Reino Unido su futuro mientras logramos cosas para el mundo", resume como dogma. Lammy conoce bien EE.UU. y deberá lidiar con el resultado de la campaña electoral norteamericana, y con Ucrania. Especialmente cuando las relaciones transatlánticas con el principal aliado americano no han sido fluidas bajo los 14 años de los tories en el poder a causa La otra mujer más poderosa del país será Angela Rayner, de 44 años. Ha sido nominada la viceprimer ministra y tiene sus orígenes en la clase trabajadora de Manchester. Será la funcionaria más hacia la izquierda en el equipo del mandatario laborista.

La cartera clave de Finanzas será para Rachel Reeves. Reemplazará al conservador y millonario Jeremy Hunt. La ministra formará parte del director del Fondo Monetario Internacional, como corresponde todos los jefes de Economía británicos. Se trata de una economista ortodoxa partidaria del rigor fiscal y que trabajó en el Banco de Inglaterra.

En Trabajo y Pensiones, cartera clave por la crisis social que estruje al país, fue designada Liz Kendall. Desde setiembre de 2023 ocupaba la vocería del partido laborista de esta especialidades. Per es interesante que en su carrera trabajó como directora de la Red de Servicio de Ambulancias del NHS.

Se trata de servicio nacional de salud, fundado en la posguerra y que se financia con los impuestos. Ese organismo sumamente apreciado por los británicos atraviesa ahora momentos muy complicados con enormes demoras en los turnos y protestas salariales frecuentes de los médicos. Constituye el desafío inicial para el nuevo ministro de salud, Es Streeting.

París, corresponsal

El Mundo 32 CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024



En campaña. El presidente Joe Biden habla con los periodistas poco antes de abordar su avión en el aeropuerto de Madison, Wisconsin. AP

# Biden reaccionó mejor en un reportaje en el que descartó retirarse, pero siguen las dudas

En la entrevista en la cadena ABC, negó por completo abandonar la carrera electoral. Y redujo a "una mala noche" su derrota en el debate con Trump.

WASHINGTON., CORRESPONSAL Paula Lugones

Maquillado y con un look más descontracturado sin corbata, el presidente de los EE.UU., Joe Biden, salió en una búsqueda desesperada para intentar salvar su candidatura a la reelección, amenazada desde que el jueves pasado sufrió una catástrofe en el debate con su rival Donald Trump, en el que se lo vio débil e incoherente.

En una entrevista difundida este viernes, a Biden se lo vio más enérgico que aquella noche fatal e insistió en que está en buena forma, descartó por completo renunciar y afirmó que es el mejor para derrotar al magnate. "Sólo me retiraré si el Señor Todopoderoso me lo pide", desafió. Pero, más allá de sus esfuerzos, no le será fácil despejar las fuertes dudas sobre su capacidad para conducir otros cuatro años la primera potencia del mundo y los clamores para que de un paso al costado.

"Estaba enfermo, me sentía te-

portaje a la cadena ABC, que fue grabado. Pero, aunque en el set de televisión no sufrió graves traspiés como el jueves pasado, hubo momentos en que las alarmas sonaron como cuando el conductor le preguntó: "¿Vio el debate de nuevo?"Y el presidente respondió dubitativo: "Creo que no". Esa frase fue lo más complicado de la entrevista para Biden.

Biden, hoy de 81 años y que tendría 86 al finalizar un posible segundo mandato, buscó retomar la confianza de su partido, de los legisladores demócratas, de los donantes y de los votantes en general que clamaron estos últimos días en privado y en público que renuncie a su candidatura para las presidenciales del 5 de noviembre. Así dar lugar a otro postulante que tenga más chances de ganar a Trump. Sería un proceso muy inusual pero posible porque la Convención demócrata, que elige al candidato, se celebra recién en agosto.

A pesar de las fuertes presiones, Biden repitió varias veces que no rrible", dijo el demócrata en el re- se baja. Lo reitero ya antes para in- den lució un traje sin corbata y con El presidente había llegado de una "No va a pasar".

tentar frenar la embestida desde todos los frentes, incluso insistió este viernes en un acto de campaña en Wisconsin y ante periodistas.

Más allá de las intenciones del presidente, la expectativa estaba puesta en la entrevista televisada con George Stephanopoulos, conductor que fue asesor de Bill Clinton. De por sí era un terreno "amigable" dado que el reportaje era grabado y el entrevistador era alguien de conocida filiación demócrata, pero ni bien comenzó el programa,

# "Solo me retiraré si me lo pide el Señor Todopoderoso".

dijo que se transmitía en totalidad y fue punzante en las preguntas.

Lo importante era ver, más allá de las palabras, el desempeño en general de Biden para confirmar si solo estaba enfermo aquel día o su falta de lucidez es permanente. Los asesores de imagen trabajaron. Bicamisa rayada, un look más juvenil. También hubo más dosis de maquillaje, ya que durante el debate con Trump se lo había visto pálido en un claro contraste con el bronceado (falso también) del magnate, que a pesar de tener apenas tres años menos que Biden lucía mucho más juvenil.

Esta vez al presidente se lo vio más enérgico, respondió con mayor rapidez, sin silencios incómodos a pesar de que fue punzado por el entrevistador varias veces. Sentados frente a frente, el conductor le preguntó sin rodeos sobre el debate: ¿Fue un mal episodio o fue una señal de una condición mayor?"Fue un mal episodio", dijo Biden. "Una mala noche". "No hay nada grave". "Estaba exhausto, no escuché mis instintos", dijo Biden.

La voz sonaba más clara que en el debate, que estaba ronca y por momentos apenas se escuchaba, fruto de un fuerte resfrío que, según dijo después, lo tenía a mal traer, sumado al jet lag luego de tanto viaje por distintos husos horarios.

extensa gira por Europa, luego viajó a Los Angeles y regresó a Washington para preparar luego el debate por 6 días en Camp David con una docena de asesores.

Este viernes a Biden se lo veía más saludable, aunque con la rigidez en el rostro que lo caracteriza, que algunos especulan que puede ser fruto de alguna enfermedad como Parkinson y otros de algún tratamiento de belleza que no solo le elimina las arrugas, también los gestos y emociones visibles. El presidente arrancó y terminó la entrevista sentado, lo que evitó que se lo viera caminar rígidamente, al borde del tropiezo, como cuando ingresó al escenario del debate.

La narrativa de Biden en el reportaje este viernes era similar al que viene dando estos días: su desempeño en el cara a cara con Trump fue algo pasajero producto del cansancio. "Fue exclusivamente mi culpa, de nadie más". E insistió en que fue "una mala noche".

¿Es el mismo de hace 3 años?, le preguntó el conductor, en referencia a artículos de prensa que citan en forma privada a funcionarios de la Casa Blanca que dicen que a veces no tiene la agudeza de antes. "En términos de éxitos, sí", respondió Biden y señaló su trabajo en Oriente medio, economía, empleo.

Cuando Stephanopoulos le insistió, el presidente respondió: "Estoy en buena forma". Mi doctor dijo que estaba exhausto" la noche del debate. "Solo me retiraré si el Señor Todopoderoso me lo pide".

"Tengo evaluaciones todos los días", respondió Biden en referencia a su trabajo cuando se le preguntó si se sometería a un test cognitivo y dijo que además hacía sus chequeos anuales. El conductor insistió: qué le diría a la gente que está preocupada por su edad y su salud y que le piden una evaluación médica independiente: "Que me miren todos los días", respondió.

Respecto a las varias encuestas que le dieron una baja tras el debate, las negó y dijo que "estamos empatados", algo que fue visto por muchos de los que dudan como una negación de la realidad. "No hay nadie más calificado para ganar que yo", aseguró.

Más allá de sus esfuerzos y de que en la entrevista se lo vio mucho mejor que en el debate, las cosas no vienen bien para Biden. Horas atrás trascendió que el senador Mark Warner está trabajando para convocar a otros colegas demócratas para hablar sobre el futuro del presidente Antes, los representantes Seth Moulton y Mike Quigley ya habían pedido públicamente que Biden se retire de la carrera. Y el líder de la minoría en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, programó una reunión virtual este domingo para analizar el tema.

El entrevistador le preguntó a Biden qué les dirá a los legisladores si le plantean que se retire porque no puede a ganar. "No voy a responder esa pregunta", dijo Biden.

El Mundo CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024 33

# Un líder moderado, con ligera ventaja en el balotaje de Irán

Cerró la elección presidencial y el médico Massoud Pezeshkian iba adelante en los primeros conteos sobre el postulante ultraconsrvador Saeed Jalili.

TEHERÁN, AP, AFP Y CLARÍN

La crucial votación por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales cerró en Irán con los dos candidatos cabeza a cabeza aunque con un leve diferencia a favor del candiato moderado Massoud Pezeshkian quien hizo campaña en contra del uso obligatorio del velo, una demanda popular en la población de la teocracia. Su rival es el conservador de línea dura Saeed Jalili.

Mohsen Eslami, vovero electoral, dijo que Pezeshkian tenía 6.939.955 votos, seguido por Jalili con 6.359.099, con 13.550.280 votos contados en 29.175 colegios electorales.

La segunda vuelta se produce después de que ningún candidato obtuviera la mayoría en la primera vuelta de las elecciones del 28 de junio, en la que se registró una participación electoral históricamente baja del 40%. Los primeros resultados oficiales del recuento de votos sitúan al doctor Pezeshkian ligeramente por delante de su rival. No era claro al cierre de esta edición si ese avance estaba consolidado.

Las elecciones se convocaron después de que el anterior presidente de Irán, Ebrahim Raisi, muriera en un accidente de helicóptero en mayo, en el que fallecieron otras siete personas, incluyendo el canciller.

Pezeshkian, ex cirujano cardíaco, es un duro crítico de la "policía



Elección clave. La gente vota en la segunda vuelta, esta vez con una significativo presentismo. REUTERS

moral" de Irán y causó revuelo después de prometer el final del "aislamiento" de Irán del mundo, una consigna que es un clásico del ala moderada de los políticos del régimen. También ha pedido "negociaciones constructivas" con las potencias occidentales sobre el vacilante acuerdo nuclear de 2015, en el que Irán acordó frenar su programa nuclear a cambio de un alivio

de las sanciones occidentales.

Su rival, Saeed Jalili, está a favor del status quo. Ex negociador nuclear goza de un fuerte apoyo entre las comunidades más religiosas de Irán y, por supuesto, en el mando principal de la teocracia, el líder supremo Alí Khamenei.

Jalili es conocido por su postura antioccidental de línea dura y su oposición a restaurar el acuerdo

nuclear, que, según él, cruzó las "líneas rojas" de Irán. Ese convenio fue pactado por el ex mandatario moderado Hassan Rohani en una conversación directa con el entonces presidente norteamericano Barack Obama. Se trataba de congelar el plan nuclear a cambio del regreso de las inversiones al país petrolero y gasífero. El sucesor de Obama en la Casa Blanca, Donald Trump derrumbó ese pacto para abrir una lluvia de sanciones contra Irán que fortalecieron a los halcones actualmente en el poder.

Los primeros informes también indican que hubo un mayor presentismo en la segunda vuelta de este viernes. En la primera la ausencia fue la mayor desde la instauración de la revolución islámica en 1979. Algunas personas que no votaron en la primera vuelta han sido persuadidas a votar por Pezeshkian y su equipo para evitar la continuidad de los halcones.

El régimen usa la persecución sobre el uso del velo como herramienta para mantener a raya a la población angustiada por una crisis social y económica sin salida que cuestiona la propia estructura de la revolución. Una victoria de Jalili, se teme en ese sector, aceleraría la confrontación con el exterior y escalaría la represión interna.

Para poder presentarse, ambos candidatos tuvieron que superar un proceso de investigación dirigido por el Consejo de Guardianes, formado por 12 clérigos y juristas que ostentan un poder significativo en Irán. Ese proceso vio a otros 74 candidatos eliminados de la carrera, incluidas mujeres.

El Consejo de Guardianes ha sido criticado por grupos de derechos humanos por descalificar a candidatos que no son lo suficien-

## La elección se da tras la muerte del anterior presidente Raisi.

temente leales al régimen.

Después de años de disturbios civiles, que culminaron en protestas contra el régimen que sacudieron al país en 2022 y 2023, muchos iraníes jóvenes y de clase media desconfían del establishment de la teocracia y anteriormente se han negado a votar demandando un cambio substantivo en la dirección nacional.

# Cauto avance en la negociación para un cese en la guerra de Gaza

TEL AVIVY QATAR, AFP, AP, EFE

Un visible avance en la perspectiva de un acuerdo de alto el fuego en la sangrienta guerra de Gaza, se ha producido en las últimas horas. Al tiempo que Israel anunció el envío de su equipo de negociadores a Qatar, trascendió que la organización terrorista Hamas informó a sus aliados libaneses de Hezbollah que "ha aceptado una propuesta para un alto el fuego en Gaza", según reveló el diario israelí Haaretz.

Este viernes una delegación de la facción ultraislámica pro iraní límite.

de Gaza, se reunió con el líder de la milicia shiita del Líbano, Hassan Nasrallah.

Los informes indican que también un alto el fuego comenzaría en el Líbano tan pronto como se concluyera el acuerdo para la Franja de Gaza. Desde el ataque terrorista de Hamas en el sur de Israel del 7 de octubre pasado, la guerrilla ultraislámica de Hezbollah atacó con misiles el norte de Israel, configurando una guerra de baja intensidad que obligó a la evacuación de las ciudades cercanas a ese

Entre tanto en Israel se informó que aún hay diferencias a pulir en las negociaciones indirectas con el grupo gazatí para constituir un alto el fuego que incluya la liberación de los rehenes tomados en la sangrienta invasión de octubre.

David Barnea, el jefe del Mosad --los servicios de inteligencia israelíes-, regresó a Israel después de mantener negociaciones con los mediadores qataríes el viernes, indicó a AFP una fuente al tanto de las conversaciones.

"Se decidió que la semana próxi-

jen a Doha para continuar las conversaciones. Sigue habiendo diferencias entre las partes", declaró un portavoz de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Hamas anunció el miércoles que transmitió nuevas "ideas" a los mediadores para poner fin a la guerra. Estas discusiones que se llevan a cabo con la mediación de Qatar, EE.UU. y Egipto, habían topado hasta ahora con exigencias irreconciliables de ambos bandos.

La guerra se ha extendido casi nueve meses, sin que el grupo terrorista haya sido totalmente eliminado como reclamaba el polémico mandatario israelí. Hace poco reiteró esa consigna aunque de modo simultáneo aceptó reanudar las negociaciones.

El jefe en el exterior de la banda ma los negociadores israelíes via- terrorista, Ismail Haniyeh (en Ga- sus habitantes. ■

za la conduce Yahya Sinwar, un ultaislámico que suele evidenciar comportamientos autónomos), dijo este viernes que el movimiento "reaccionó de manera positiva y constructiva" a los esfuerzos de los mediadores.

El ejército israelí estima que 116 personas permanecen cautivas en Gaza, 42 de las cuales habrían muerto. Israel reaccionó al ataque de Hamas con una ofensiva arrasadra que ha causado más de 38 mil muertos, incluyendo numerosos civiles no combatientes lo que produjo oleadas de repudio alrededor del mundo. Los aliados integristas en el gabinete de Netanyahu han defendido esa ofensiva, remarcando el interés de esos sectores políticos minoritarios para anexar Gaza, tras una eventual salida forzada de

El Mundo 34 CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

# La ultraderecha en Francia frena su impulso y no lograría mayoría absoluta

El partido de Marine Le Pen ganaría la segunda vuelta de las elecciones legislativas mañana, pero la ventaja no sería tan amplia. Temen violencia.

### PARÍS. CORRESPONSAL

## María Laura Avignolo

En el último día de campaña para la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, la posibilidad de que la ultraderecha de Reagrupación Nacional no alcance una mayoría absoluta se perfila en los últimos sondeos. Obtendría una mayoría relativa mientras la oposición republicana busca un gobierno de convergencia, que excluya a los extremos de RN y la Francia Insumisa, considerada de ultraizquierda y antisemita.

Pero la violencia xenofóbica se ha apoderado de la campaña. Hay incidentes racistas contra mujeres y niños de las minorías en todo el país por parte de militantes lepenistas. "Se acabó. El Frente Nacional está aquí", repiten, amenazándolos con echarlos de Francia.

Los residentes y comerciantes del centro de París temen que se produzcan manifestaciones violentas mañana por la noche después de la segunda vuelta, sobre todo si la extrema derecha llega al poder. Se movilizarán 5.000 policías y gendarmes en la capital y en las afueras. Todos los negocios del centro han cubierto sus vidrieras con madera por temor a violencia y saqueos, empezando por los restaurantes McDonalds.

Diariamente se desplazan policías en la plaza de la República, en Bastilla y Nación por temor a protestas no autorizadas. En París se escuchan todo el día sirenas, autos no identificables de la policía con sus luces azules y un clima de tensión e inquietud en la población.

Según una encuesta de Ipsos-Talan para Radio France y France Télévisions, publicada ayer, Reagrupación Nacional (RN) ocuparía el primer lugar. Pero no obtendría la mayoría absoluta al final de las segundas elecciones legislativas.

El partido de extrema derecha y sus aliados obtendrían entre 175 y 205 escaños. El Nuevo Frente Popular podría obtener entre 145 y 175 escaños, mientras que el oficialista Ensemble podría enviar entre 118 y 148 diputados a la Asamblea Nacional. Los republicanos y varios candidatos de derecha obtendrían entre 57 y 67 escaños.

Según otra encuesta del diario



Poder. La líder de la agrupación ultraderechista Reagrupación Nacional, Marine Le Pen en París. AP

conservador Le Figaro, el RN continúa su decadencia, atrapado por la izquierda y la macronía.

Dos días antes de las elecciones, la participación alcanzó el nivel más alto jamás medido por el estudio diario Ifop-Fiducial para Le Figaro, LCI y Sud Radio.

¿Cómo será la Asamblea Nacional tras la segunda vuelta de las elecciones legislativas? Si la perspectiva de una gran base parlamentaria para el lepenismo y sus aliados ha atormentado a los equipos políticos en las últimas semanas, lo que emerge es el escenario de una Francia ingobernable.

Una señal de que los votantes han comprendido plenamente el carácter histórico de la convocatoria. La participación se estima en un 69% (+1 desde el jueves).

Esto es lo que revela el viernes la última oleada de la encuesta diaria Ifop-Fiducial para Le Figaro, LCI y Sud Radio, que proporciona provecciones finales de escaños, sin intenciones de voto a nivel nacional.

dos de la primera vuelta, la "unión de derechas", liderada por la Reagrupación Nacional y reforzada por los "ciottistas" que se fugaron del partido Los Republicanos, sólo conseguiría entre 170 y 210 escaños en la Cámara Baja. Es una proyección claramente inferior a de la tarde del 30 de junio (entre 240 y 270), al final de la primera vuelta.

Al final de una semana marcada por retiradas transpartidistas de candidatos de izquierda o macronistas, que quedaron en tercera po-

# Los analistas hablan de la posibilidad de una Francia ingobernable.

sición en su circunscripción, surgen nuevos duelos. Batallas que "el RN perdería en gran medida" mañana, anticipa el director del departamento de información y política del Ifop, François Kraus.

Reunidos bajo la bandera del Nuevo Frente Popular, socialistas, Lejos de consolidar sus resulta- rebeldes de la Francia Insumisa, sidenciales, previstas para 2027. ■

ecologistas y comunistas formarían el segundo grupo en el Palacio Borbón, Habiendo iniciado campaña con 149 funcionarios electos salientes, la izquierda se beneficiaría de un impulso, con un contingente de entre 155 y 185 escaños.

Aún aturdida por la decisión presidencial, la macronía salvó los muebles, aprovechando al máximo el "frente republicano" reconstituido, en un contexto de temor a un gobierno del RN. Lanzado entre las dos vueltas con la esperanza de retener entre 60 y 90 diputados, el campo presidencial podría duplicar estas sombrías previsiones y obtener entre 120 y 150 escaños.

El gobierno quiere garantizar la gobernabilidad, pase lo que pase. Si no hay una mayoría absoluta del RG, debe formarse una mayoría parlamentaria con otros partidos. Pero en Francia no existe esa tradición de coalición, como en otros países europeos. El riesgo es que el lepenismo intente forzar la renuncia del presidente Emmanuel Macron y adelantar las elecciones pre-

# El premier de Hungría visita a Putin y desata duras críticas

MOSCÚ, AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, reiteró ayer al primer ministro húngaro, Viktor Orban, que Ucrania debe abandonar las regiones que Moscú considera propias si quiere la paz, en un encuentro criticado por los demás miembros de la Unión Europea (UE) y por Kiev.

El mandatario ultraconservador húngaro, que mantiene estrechos lazos con Rusia, aterrizó en Moscú cuatro días después de asumir la presidencia semestral de la UE.

Putin lo recibió en el Kremlin y afirmó que lo consideraba como representante de la UE, aunque el bloque criticó el viaje y recordó que Orban no tenía un mandato del bloque para viajar a Rusia. También Estados Unidos criticó la visita y aseguró que esa reunión "no promoverá la paz".

El secretario general de la OTAN, de la cual Hungría también forma parte, indicó que Orban le había informado de su viaje, pero insistió en que no fue como representante de la alianza de defensa transatlántica.

El mandatario ruso indicó que el encuentro con Orban sirvió para hablar de las "posibles vías de resolución" de la guerra en Ucrania, que ya lleva más de dos años desde la invasión rusa de febrero de 2022.

En la reunión, Putin reiteró que la ex república soviética debe abandonar cuatro regiones del este y el sur que Moscú reclama como propias.

"Estamos hablando de la retirada total de todas las tropas de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Zaporiyia y Jersón", dijo en declaraciones por TV tras una conversación que definió como "franca y útil" con Orban.

El dirigente húngaro admitió la existencia de "posiciones muy alejadas" entre los dos bandos e insistió en que aún quedaban "muchos pasos por dar" para "poner fin a la guerra" y "establecer la paz". "Pero para restablecer el diálogo, hoy se ha dado el primer paso importante y yo continuaré este trabajo", aclaró.

Antes de ir a Moscú, Orban visitó Kiev el martes, donde pidió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, considerar un "alto el fuego" con Rusia.

Zelenski defiende una "paz justa" para Ucrania y su gobierno indicó que el viaje a Moscú no se realizó "en coordinación" con Kiev. ■

El Mundo CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024 35



Daños. El techo de una estación de servicio volteado por el fenómeno en Puerto Aventuras, México. REUTERS

# El huracan se degrada a tormenta tropical tras tocar la costa mexicana

Golpeó en la Riviera Maya con vientos de 175 kms/hora y causó daños materiales. Luego cambió de categoría.

TULUM, AFP

Beryl se degradó este viernes a tormenta tropical tras tocar tierra como huracán en la turística Riviera Maya de México, donde dejó únicamente daños materiales, reportaron las autoridades.

Se espera un debilitamiento continuo en las próximas horas a medida que Beryl avance por Yucatán, dijeron los especialistas del servicio meteorológico.

El impacto del fenómeno natural ocurrió a la madrugada de México, con vientos de 175 kms/hora que produjeron caída de árboles, postes y daños en techos de edificios, además de cortes de electricidad en al menos tres municipios del estado de Quintana Roo, informó el sistema de Protección Civil.

"Al parecer no hay pérdidas de vidas que es lo que más nos importa, el que nadie resulte afectado", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su habitual conferencia matinal.

El servicio eléctrico estaba restablecido al 70% y se esperaba su plena recuperación para el domingo, informó la jefa nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

Los aeropuertos de Cancún, Tulum y Cozumel, adonde millones de turistas arriban cada año para disfrutar de las playas de esta región caribeña, no sufrieron daños en su infraestructura, detalló la grado", lo que redujo la agresividad Beryl, detalló Velázquez.



Golpe. Antes, como Huracán, la escena en Sint Vicent y Ganadinas. RTR

funcionaria.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó que la operación de la terminal aérea de Cancún se normalizó rápidamente al igual que el resto de actividades en el estado.

Previamente, 348 vuelos programados entre el jueves y el sábado fueron cancelados preventivamente en dicho aeropuerto, el más grande del Caribe mexicano.

Lezama comentó que, según expertos del Servicio Meteorológico Nacional, la razón del acotado impacto de Beryl respondería a que su núcleo llegó a la costa "desintede sus vientos.

Álvaro Rueda, un albañil de 51 años, comentó que pese a la fuerza del viento su vivienda, hecha de materiales precarios, no sufrió daños y que la actividad en su barrio empezaba a normalizarse. "La mayoría de las tiendas están abiertas ya", agregó.

Bomberos y personal de Protección Civil despejaban calles y avenidas que fueron bloqueadas por árboles caídos o cortaban aquellos en riesgo de desplomarse.

Cerca de 2.200 personas ocuparon los 58 refugios temporales que se habilitaron de cara al arribo de

# El Papa excomulgó a su gran enemigo, un arzobispo italiano ultraconservador

Es Carlo María Viganó, de 83 años, quien amenazaba con un cisma. Había llamado "tirano" a Francisco.

VATICANO, CORRESPONSAL

## Julio Algañaraz

jalganaraz@clarin.com

El peor enemigo público del Papa Francisco, el obispo italiano ex nuncio apostólico en Estados Unidos, monseñor Carlo María Viganó, de 83 años, fue fulminado ayer con la excomunión de oficio por "haber querido abandonar la comunión con el obispo de Roma y la Iglesia Católica". Un comportamiento cismático.

Lo anunció un comunicado del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que dirige el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. que destaca que monseñor Viganó no reconoce la legitimidad del Papa y del último Concilio, el Vaticano II, concluido en 1962.

En su larga y dura pelea con el pontífice, Viganó le lanzó toda clase de insultos. "Herético", "Tirano" "Siervo de Satanás", fueron algunos. Es más, el obispo Viganó puso en duda la validez de la elección del actual pontífice en el Cónclave de marzo de 2013.

En los últimos años, Viganó acusó abiertamente a Francisco de conocer los abusos sexuales del cardenal estadouindense Thedore Mc Carrick, a quien el Papa más tarde expulsó el sacerdocio por su conducta.

El ex nuncio apostólico en Washington atacó también públicamente al argentino Jorge Bergoglio en los últimos meses por la publicación del documento "Fiducia Supplicans", que permite la bendición de parejas homosexua-

La Santa Sede acusó a Viganó de cisma "por sus afirmaciones públicas, de las que resulta una negación de los elementos necesarios para mantener la comunión con la Iglesia católica: la negación de la legitimidad del Papa Francisco, la ruptura de la comunión con él y el rechazo del Conciilio Vaticano II.

El obispo Viganó dijo que consideró la apertura del juicio canónico en su contra "un honor".

El ex nuncio calificó el Concilio Vaticano II (1962-1965), que modernizó la Iglesia, como "un cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico. Viganó no ocultaba su odio y desprecio hacia la "iglesia Bergogliana", por el apellido del Papa, a la que calificó como "una metástasis".

La decisión tomada el jueves del Tribunal del Dicasterio da Fe fue comunicada ayer a monseñor Viganó.

En el anuncio de la medida se recordó al ex comulgado que le está prohibido celebrar la misa y otros sacramentos, recibir los sacramentos; administrar los sacramentos y celebrar las otras ceremonias de culto litúrgico.

El sentido de la excomunión es el de ser una pena medicinal, o sea que "se espera siempre en un retorno de la persona a la comunión", según explican desde el Vaticano.

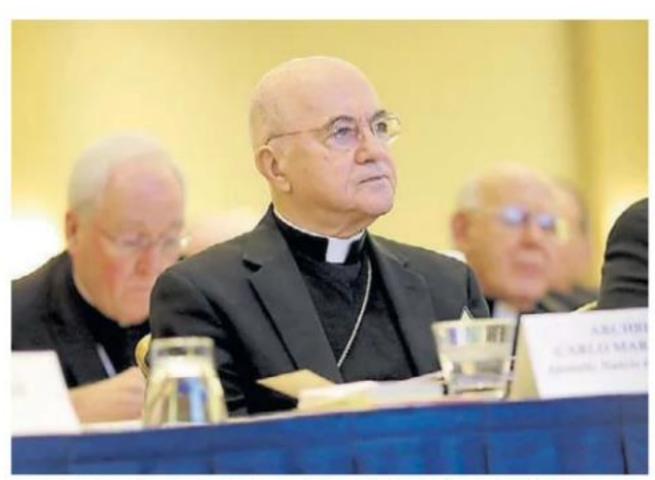

Provocador. El sancionado arzobispo italiano Carlo María Vignao. AP

# Sociedad

# Un caso que conmueve al país



En la mira. Laudelina Peña sale de su casa de 9 de Julio para ir a declarar en los tribunales de Goya sobre la desaparición de Loan. FERNANDO DE LA ORDEN / ENVIADO ESPECIAL

# Desaparición de Loan: declaró Laudelina durante más de 7 horas, fue imputada y quedó detenida

Anoche, la tía del chico buscado desde el 13 de junio relató su versión en el Juzgado Federal de Goya. Se la acusa de "participación en sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años".

Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

Candela Toledo

ctoledo@clarin.com

Laudelina, la tía de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años desaparecido el 13 de junio en el paraje El Algarrobal, de 9 de Julio, Corrientes, quedó detenida anoche en el Juzgado Federal de Goya. El delito que le imputan es "participación en sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años".

Después del mediodía, **Clarín** fue el único medio presente cuando la mujer se subió a la camioneta Volkswagen Amarok de José Fernández Codazzi, su abogado, en 9 de Julio, para ir rumbo a Goya y presentarse ante la Justicia, adonde llegó minutos después de las 13.30. Pasadas las 21, la mujer permanecía en el edificio, mientras se desarrollaba una marcha por justicia, con la presencia de la mamá del nene, María Noguera, y de sus hermanos Mariano, José y Cristian.

Su arresto ya había sido solicitado anteriormente por los fiscales
federales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y por el fiscal federal de Goya Mariano De Guzmán,
pero la jueza lo había rechazado.
Lo mismo requirió el abogado Fernando Burlando, quien representa a la familia de la víctima.

El sábado, la mujer había denun-



Manifestación. Anoche, frente al Juzgado. DE LA ORDEN / ENVIADO ESPECIAL

ciado ante la Justicia provincial que Loan fue víctima de un "accidente" y que el ex capitán de navío Carlos Pérez y su esposa, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, ambos detenidos en el expediente, la habían amenazado para que no contara lo ocurrido.

En el ingreso del Juzgado Federal a cargo de Cristina Pozzer Penzo, Laudelina entró protegida por un cordón policial y no se le pudo ver la cara, ya que se tapó la cabeza con una campera. Desde el sábado, cuando instaló la teoría del "accidente" con la camioneta Ford Ranger blanca del ex capitán de navío de la Armada, Laudelina (45) recibió la visita de agentes de la Policía Federal que revisaron otra vez su casa, donde permanecía con cus-

Sociedad CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

### **BERNARDINO BENÍTEZ**

### "No tengo nada que ver", asegura el esposo

El jueves a la tarde, el abogado chaqueño Ricardo Osuna visitó en la Unidad Penal 7 a Bernardino Antonio Benítez (37), pareja de Laudelina Peña y uno de los dos sospechosos por el caso Loan que están presos en esa cárcel de Resistencia (Chaco). "No tengo nada que ver", le dijo el detenido al letrado a cargo de su defensa. Osuna añadió que, según la versión de Benítez, "la mujer de Pérez (la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava) amenazó a su esposa, por lo que Laudelina hizo la denuncia en Corrientes".

Según Laudelina, Benítez fue el primero en alertar sobre la desaparición, mediante un llamado telefónico desde la zona del naranjal. Una testigo aseguró haberlo visto volver sudado y con el torso desnudo. Benítez explicó que fue en su moto a buscar una linterna para buscar de noche al niño. "Me contó que fueron a bajar mandarinas, que él volvía a la casa con Ramírez y sus hijos, hasta que avisaron que faltaba Loan. No sabe nada de lo que pasó", detalló.

todia las 24 horas, tras los incidentes en el hotel alojamiento de Corrientes al que la habían llevado luego de denunciar amenazas.

Lo más importante de la jornada del jueves fue que empezaron a trascender los resultados de las pericias a la veintena de celulares secuestrados en la causa. Entre ellos, al teléfono del marino Pérez (62), apuntado como el "cerebro" de la desaparición de Loan y preso igual que su esposa, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava (52). Se supo que borró mensajes, entre ellos uno con su ex mujer, con tanta eficiencia que no se pudieron recuperar. No dejó rastros.

### En Corrientes capital, manifestantes habían reclamado la detención de la tía.

En 9 de Julio también allanaron

la casa de Pérez y Caillava. Y volvieron a realizar un operativo en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús, que había quedado inconcluso el día anterior. Allí, según contó Clarín, se investiga una parcela en la que se construyó una losa hacía pocos días. Según fuentes judiciales, el georradar detectó "algo extraño" en su interior, por lo que iban a romper el piso.

Ayer, además, vencía el plazo del secreto de sumario, aunque la jueza Pozzer Penzo lo puede prorro- encubre, a quién quiere tapar". ■

gar por diez días más, con fundamentos. Por el caso hay ahora siete detenidos. Los restantes son Daniel "Fierrito" Ramírez (49) y su esposa, Mónica Millapi (35), más el ex comisario Walter Maciel (43).

Por su parte, Camila Gómez, prima de Loan, rompió en llanto ayer al ventilar un diálogo con su hija. "Me pregunta si Loan va a volver y yo no sé qué decirle", dijo la mujer, que el jueves amplió su declaración en el juzgado de Goya. Además, dijo que vive intimidada: habló de

### "Mi hija me pregunta si va a volver y no sé qué decirle", contó Camila, la prima de Loan.

personas que la buscan y de autos que pasan por la puerta de su casa.

"Espero que se termine todo esto. Me duele ver a la familia de lejos, en la manifestación, me duele la forma en la que están sufriendo y ver a los hermanos, la mamá y el papá. Imaginate mi nena, que me pregunta si él va a volver. No sé qué decirle", dijo Camila, esposa de Diego "El huevo" Peña, primo de Loan. En ese momento de la entrevista se secó las lágrimas y dijo que quiere encontrarse con María Noguera, la mamá del nene desaparecido hace 22 días. "Quiero encontrarme con María. Pero no sé qué palabras decirle cuándo me la encuentre de frente", sostuvo Camila.

La prima de Loan ya había declarado ante el fiscal del caso, Mariano de Guzmán, en Goya. Pero el jueves volvió a esa ciudad para ampliar su testimonio ante la jueza, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, "de mujer a mujer". Y en la entrevista con C5N se mostró rodeada de asesores y psicólogos que la acompañan por estas horas.

Ayer reveló que vive un calvario en su casa. "Tengo miedo de que nos quieran hacer callar ¿por qué lo digo? porque ayer hubo personas que vinieron supuestamente a buscarme, a pedirme. Hay vehículos que pasan, bajan el vidrio de adelante, te observan, se van. Es como que están marcando. No sé qué quieren hacer", aseguró Camila.

La prima de Loan siguió desmintiendo la versión que dio Laudelina, la tía del nene, el sábado pasado a la madrugada ante la justicia provincial: que Loan fue atropellado por un auto en el que iban el ex marino Carlos Pérez y la ex funcionaria María Victoria Caillava y que el hombre lo subió a la camioneta.

"Para mí eso no fue. Hice ese recorrido por el mismo camino y no lo encontré al nene. Si no lo hubiese encontrado primero yo y después ella. No vi nada relacionado a un accidente. No sé por qué dijo eso, ni yo me lo puedo responder", insistió Camila sobre la versión de Laudelina y añadió: "No sé a quién



Sin novedad. Policías, ayer, mientras trabajaban con un georradar. FERNANDO DE LA ORDEN / ENVIADO ESPECIAL

# En busca del nene de 5 años, la Policía allanó la casa de Pérez y Caillava

Además de recorrer la vivienda del marino retirado y la ex funcionaria, relevaron el cementerio de 9 de Julio.

### 9 DE JULIO. ENVIADA ESPECIAL

Candela Toledo ctoledo@clarin.com

La tranquilidad de 9 de Julio -en el sudeste de Corrientes-lleva tres semanas alterada, desde la desaparición de Loan Danilo Peña. Ahora, la Policía Federal comenzó a allanar distintos lugares del pueblo y posó su atención, con la colaboración de la Gendarmería Nacional, sobre el cementerio local y la casa del matrimonio del marino retirado Carlos Pérez y María Victoria Caillava, ex directora de Producción de la Municipalidad de 9 de Julio, que fuera echada de su cargo por el intendente Hugo Insaurralde.

Los trabajos en el cementerio de 9 de Julio comenzaron el miércoles, cuando, de forma inesperada, un micro de la Policía Federal llegó al lugar y desplegó efectivos para resguardar la entrada. La fuerza estuvo allí desde las 17 aguardando la orden del Juzgado. Pero, cuando llegó la noche, los policías se retiraron del lugar sin haber ingresado al predio.

Sin embargo, el jueves, los efec-

ración de testigos y comenzaron a relevar el terreno con un georradar, en una parcela específica que, a simple vista, parecía que había sido intervenida poco tiempo atrás. No obstante, el equipo especial "no fue suficiente" para ver qué había en su interior.

Fuentes de la investigación aseguraron a Clarín que, cuando observaron la parcela, tenía una losa que, a simple vista, que se notaba que había sido construida hace pocos días. Los funcionarios agre-

### En el cementerio detectaron bajo una loza "algo extraño", que será analizado.

garon que el equipo detectó "algo extraño" en su interior y que, por esa razón, estiman romper el piso de la parcela. Sin embargo no se sabe cuándo se hará ese trabajo.

Clarín recorrió la parte exterior del cementerio y pudo corroborar que se trata de un lugar de fácil acceso para cualquier persona. Si bien en la entrada tiene un portivos entraron, pidieron la colabo- tón, en los alrededores, los alambres son fácilmente moldeables e incluso en el costado se observa un espacio, desde donde cualquiera puede ingresar o salir.

Además, durante la noche del jueves, la Policía Federal allanó la casa de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, ambos detenidos y sospechados de la desaparición de Loan. La División de Criminalística de la Gendarmería Nacional también participaba del operativo. Según comentaron los responsables del operativo buscaban indicios que puedan revelar si el chico buscado estuvo en su casa luego de su desaparición.

Ayer vencía el plazo del secreto de sumario, aunque Cristina Pozzer Penzo, jueza federal de Goya, puede prorrogar esa medida por diez días más, con fundamentos. Por el caso Loan hay seis detenidos y no se descarta que se ordenen algunas detenciones más, entre ellas la de Laudelina Peña, tía del nene de 5 años desaparecido el 13 de junio, quien había instalado la hipótesis de un accidente. La Justicia apunta también al presunto encubrimiento policial, por el que está preso el ex comisario local, Walter Maciel.■

Sociedad 38 CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

# Se registran la mitad de casos de bronquiolitis que en 2023

El descenso se da en el comienzo del invierno y en paralelo al aumento de la circulación de gripe. Expertos evalúan las posibles causas. Las claves.

### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

El año pasado, desde mayo, la bronquiolitis amenazaba con batir todos los récords. Finalmente, en el balance la cuenta no fue tal, pero la incidencia de la enfermedad resultó alta. En lo que va de 2024 se está dando lo contrario: los casos no sólo promedian la mitad que los de 2023, sino que se ubican bastante por debajo de los registrados en los años previos a la pandemia.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, hasta ahora se registraron 48.329 casos de bronquiolitis en el país, mientras que en 2023 a esta misma altura del año ya había 109.318 y en 2022, 97.917. En los años previos a la pandemia -2020 y 2021 no compiten porque era época de encierro- los números eran también más altos: 102.903, en 2019; 78.445, en 2018; 112.293, en 2017; 139.595, en 2016; y 137.633, en 2015.

¿Por qué? Los expertos no terminan de encontrarle una explicación definitiva, pero podría haber una combinación de factores. ¿Es la vacunación contra el VSR para embarazadas lo que ya está mostrando un efecto positivo? Sobre ese punto también hay diferentes apreciaciones: para algunos es pronto para atribuirlo-la campaña comenzó en marzo- y para otros podría estar teniendo algún peso.

Gonzalo Pérez Marc, pediatra que lideró en el Hospital Militar el ensayo clínico de la vacuna contra la bronquiolitis para embarazadas, consideró que "la causa del descen-



Virus. Si bien la bronquiolitis bajó a 48.329 casos, la gripe se incrementó, advierten especialistas.

so de casos es multifactorial: en 2023 veníamos de dos temporadas con muchos menos casos habituales, y en donde había muchos niños y niñas que no habían tenido contacto con el virus".

Por otro lado, analizó que también pesa el calentamiento global. Después de un mayo con temperaturas bajas inusuales, gran parte de junio se presentó casi primaveral. "Empezó a hacer frío hace sólo dos semanas, y estuvieron circulando

otros virus como influenza y Covid", explicó. Sobre la vacuna, dijo que "en menores de 6 meses (especialmente en menores de 3 meses) ya se debería poder ver cierto impacto, pero para chequear eso tenemos que dejar que pase la temporada y verificarlo en retrospectiva". Lo cierto es que, según los datos que maneja, "durante la última semana ya se verificó un cambio de 87% a 54% menos casos respecto de la misma semana epidemiológica del año anterior".

Pérez Marc agregó que la cobertura de la vacuna, que fue incluida en el calendario nacional, hasta ahora a nivel país está "entre el 35% y el 37% de la cohorte posible de embarazadas" y evaluó que "para un primer año de aplicación, y teniendo en cuenta que se implementó en 2 meses, es espectacular".

Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, consideró que la explicación del descenso de casos de bronquiolitis debería ser un poco más compleja. "La cobertura de la vacuna no está por encima del 80% o 90%, que es lo que se pretende. En la Ciudad de Buenos Aires está en el 54%. Es una cifra que todavía no tiene impacto para bajar los valores de la enfermedad. Sí, para dar protección individual".

López agregó que "el VSR disminuyó y forma parte del genio epidémico que tienen estos virus. Pero cuando se analiza la internación se termina llevando la gran mayoría de los casos en menores de 2 años. En influenza, en cambio, ha habido un incremento de la gripe A H3N2, que es el que está circulando en la comunidad en todas las edades". Según el experto, el adelantamiento del frío en mayo significó una mayor circulación del virus de influenza, pero no -este año-del VSR.

Elizabeth Bogdanowicz, infectó-

### La vacunación de embarazadas es una de las variables en foco.

loga integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, dijo que "la circulación de los virus respiratorios a veces no es tan previsible. Lo que se ve es que en los últimos años el VSR circula cada vez más y también, fuera del grupo de lactantes, de una manera significativa en adultos. Todavía se puede esperar que circule de forma preponderante en julio y agosto. Es un poco pronto para hacer un balance".

La experta también consideró que "es demasiado prematuro" decir que la menor cantidad de casos actual-aunque sean datos provisorios-se debe a la vacunación de embarazadas. La campaña empezó en marzo y la población objetivo todavía no se alcanzó. Hay que esperar la progresión de la temporada de invierno para terminar de ver cómo va a ser la circulación este año".■

# La OMS declaró al talco como "probablemente cancerígeno"

El talco, utilizado en cosméticos y productos para bebés, es "probablemente cancerígeno para los humanos", según indicó ayer la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según el análisis realizado por 29 expertos del organismo, numerosos estudios apuntan a un incremento de los casos de cáncer de ovarios en mujeres cuando el tal-

(pubis y ano). Estas evidencias de cáncer de ovario son "limitadas", pero sí hay pruebas "suficientes" de generación de tumores en experimentos con animales y "fuertes" de que el talco muestra características fundamentales de carcinógenos en células humanas primarias y sistemas experimentales, señalan los expertos.

En resumen, el grupo de evaluación da al talco el segundo nivel más alto de probabilidades de que co es usado en la región perineal cause cáncer, indicó un comunica- tados en Estados Unidos en un ca- ropa, alfrombras y plásticos usados ra el cáncer de vejiga. ■

do de la agencia con sede en Lyon (Francia).

Otro riesgo que implica el talco es su posible contaminación con asbestos, considerados cancerígenos, algo peligroso tanto para trabajadores durante la producción de sus derivados como para la población general, agregó.

En junio, el gigante farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson (J&J) cerró un acuerdo definitivo con la justicia de 42 esso de talco acusado de haber causado cánceres.

Una síntesis de estudios, publicada en enero de 2020 y basada en 250.000 mujeres en Estados Unidos, no encontró un vínculo estadístico entre el uso de talco y el riesgo de cáncer de ovario.

En la década de 1970 surgió una preocupación sobre la contaminación del talco con amianto, que a menudo se encuentra cerca de los minerales utilizados para el talco. Posteriormente, estudios señalaron un mayor riesgo de cáncer de ovario en las usuarias de talco.

La agencia de la OMS también indicó ayer que el acrilonitrilo, un compuesto orgánico utilizado en la producción de polímeros para en la industria automovilística y la construcción, entre otros usos, es cancerígeno, en este caso con una probabilidad aún más alta que la del talco.

La exposición de más riesgo a este material, según la agencia, se produce durante la producción industrial de estos polímeros, aunque también la población general está expuesta, especialmente a través de la polución y la inhalación del humo de los cigarrillos, tanto por parte de fumadores como de fumadores pasivos.

Los estudios, realizados principalmente en trabajadores de fábricas, reúnen pruebas "suficientes" para determinar la incidencia en el cáncer de pulmón, y "limitadas" pa-

# Sigue el alerta amarilla y hoy será el día más frío en lo que va del año

Se esperan 0° en la Ciudad y 3° bajo cero en varias zonas del Conurbano.

Habrá que seguir abrigándose. Mientras continúa el alerta amarilla por frío extremo en el AMBA y otras provincias, las temperaturas para los próximos días seguirán siendo bajas. Tal es así que pronostican para hoy el día más frío en lo que va del año para la Ciudad y el conurbano bonaerense.

Así se desprende del Servicio Meteorológico Nacional, que pronostica para Capital y alrededores una mínima de 0 grados para la mañana, aunque en muchas zonas del Conurbano el termómetro marcará-3°. La máxima será de 10°. Para mañana se espera una mínima de 3° y una máxima de 11°.

La Ciudad, conocida por su clima templado, tiene su récord histórico de frío el 9 de julio de 1918, cuando el termómetro marcó la temperatura más baja jamás registrada en el centro porteño: -5,4°C.

Si bien la jornada de ayer se presentó despejada y con sol, la sensación térmica en las primeras horas fue de apenas 1 grado. Luego, fue en aumento y hacia el mediodía ya marcaba 9 grados.

Durante la mañana ayer, la localidad donde más se sintió el frío fue El Calafate (Santa Cruz) con -11,5°, seguida de Malargüe (Mendoza) con -9,8°. En Buenos Aires, en tanto, fue El Palomar, con -7°.



Con bufanda y guantes. Los porteños tuvieron que soportar ayer una mínima de 1 grado. MARIANA NEDELCU

También rige un alerta amarilla por vientos en la costa atlántica: General Pueyrredón, Mar Chiquita y General Alvarado.

Con todo, el invierno se instaló definitivamente en toda la extensión de la Argentina y la tendencia descendente seguirá su marcha este fin de semana.

Además de casi todo Buenos Ai-

res, con excepción de algunas localidades del sur de la provincia, el alerta amarilla por frío extremo regía ayer para otras **ocho provincias**.

La advertencia del organismo oficial afecta a todo Mendoza y Tierra del Fuego, y gran parte de San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa. En el caso de Santa Cruz, la situación era aún más complicada. Estaba bajo un alerta amarilla para el sur de la provincia, pero otra roja para toda la parte oeste de la provincia sureña.

El nivel amarillo anticipa temperaturas que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. ■















40 Sociedad

# Con 500 productores, arranca en La Rural la feria Caminos y Sabores

Será desde hoy hasta el 9 de julio. Además de los concursos de siempre, se elegirá el mejor alfajor.

Llega una nueva edición de la feria Caminos y Sabores a La Rural. Desde hoy al 9 de julio, la Ciudad de Buenos Aires será el escenario de la 18ª edición del gran mercado argentino, un evento que celebra la diversidad gastronómica y cultural del país.

Esta feria, que ha crecido a lo largo de los años, reunirá a más de 500
emprendedores de todo el país,
presentando una amplia gama de
productos que reflejan la riqueza y
diversidad de las economías regionales. La identidad de cada rincón
de Argentina se observará en 9 caminos temáticos: el Camino de las
Picadas, de los Aceites y Aderezos,
de las Bebidas, de la Cocina, de los
Dulces, de los Frutos de la Tierra,
de las Infusiones, del Turismo y



A probar todo. Caminos y Sabores celebra la diversidad gastronómica.

Tradición, y el Camino Federal.

Además del clásico concurso "Experiencias del Sabor", donde se premian a diferentes productores, este año, Caminos y Sabores presentará la **primera edición de la Copa Alfajor Argentino**, un concurso que celebra la variedad de este icónico dulce donde un jurado conformado por chefs e influencers determinará cuál es el mejor.

La feria contará con los espacios de Cocinas BNA y Fehgra, donde chefs y cocineros reconocidos, como Paco Almeida, Madame Papin, Santiago Giorgini y Juan Manuel Herrera, entre otros, prepararán recetas regionales en vivo utilizando ingredientes locales. Estos espectáculos culinarios no sólo deleitarán a los asistentes, sino que también promoverán la conexión entre los alimentos y su origen, destacando la importancia de los pequeños productores.

La agenda para hoy. Cocina BNA: 12:30. Madame Papin, "Osobuco con guarnición de humita". 14:30, Paco Almeida. Quinoa Catamarca. "Rigatti con crema de hongos y quinoa crocante". 18:30, Santiago Giorgini, masterclass. "Ojo de bife envuelto en matambre de cerdo con risotto".

Cocina Fehgra: 16:00, Sebastián Raggiante. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 17:00, Alejandra Repetto. Patagonia, Santa Cruz, El Calafate. "Bife de Guanaco, Torta frita de bagazo, Confitado de hongos, Pickles de manzana patagónica". 18:00, Gisela Medina. NEA. Corrientes. Esteros del Iberá.

Mañana. Cocina BNA: 12:30, El Gordo cocina. "Baos con hongos y chili oil de maní". 17:30, Juan Braceli. Presentación del libro "Menú Bonaerense". Subsecretaría de Turismo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. "Sorrentinos: un plato bueno, bonito y bonaerense". 17:30, Juan Manuel Herrera. "Clásica cremona argentina".

Cocina Fehgra: 14:00, Matías Jurisich y Gisella Florencia Jaime. NEA. Rosario. Bartenders. "Vermut Pocimario Rosado Seco". 18:00, María Florencia Rodríguez. NOA. Jujuy. "Cabrito, cayote, quinoa y papas andinas".

La feria se podrá visitar entre el sábado 6 y el martes 9 de julio, **de** 12 a 20 horas en la Rural de Palermo. Ingreso por Sarmiento 2704.

Precio de la entrada general: \$10.000. Todos los días hay 2x1, válido con todos los medios de pago. Clientes Banco Nación: 15% de descuento en boleterías, sin tope de reintegro con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de BNA.

Jubilados: \$3.000 todos los días sólo en boleterías.

Para comprar entradas: www.laruralticket.com.ar/event/caminosy-sabores-2024. ■



### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🞯 🚹 🔉



PP 54(11) 5263 5500, DONDE TE ATENDERÁ UN ASESOR Y VALIDARA TU CONDICIÓN DE SOCIO. NO SE SUPERPONE CON OTROS BENEFICIOS O PROMOCIONES EN LOS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA, PUDIENDO ESTAR SUJETO A FUTURAS MODIFICACIONES. DEBERÁS INFORMAR EL USO DEL BENEFICIO ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA O SERVICIO. CLARÍN NO TIENE NINGUNA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS QUE SE ADQUIERAN, SIENDO EL COMERCIO EL ÚNICO RESPONSABLE POR TALES CUESTIONES. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.



AHORA SÍ ESTÁS AFILADO PARA COCINAR.

VUELVE EL ÉXITO MÁS ESPERADO. 15 CUCHILLOS PROFESIONALES con las recetas de Santiago Giorgini.



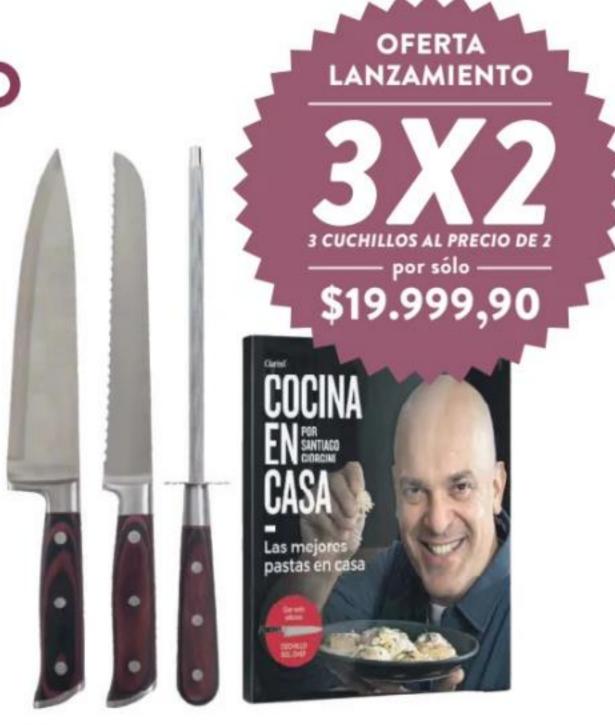

Pedíselo a tu kiosquero



© coleccionesclarin

42 Sociedad Sociedad

# Crecen los robos de autos y motos y son cada vez más violentos

Lo indican los datos de las aseguradoras. Expertos hablan de bandas grandes. La influencia de la tecnología.

### Natalia locco

niocco@clarin.com

Las historias, los videos de cámaras de seguridad y los desenlaces
fatales son postales de la inseguridad cotidiana. El robo de autos y
motos es un termómetro que parece moverse al ritmo de las crisis.
Según datos del CESVI, en el primer trimestre del año subieron un
14 % los robos de vehículos, entre
autos, motos y utilitarios. En 2023
ya habían subido un 28 %. El dato
más preocupante: en el 65 % de los
casos, se trata de hechos violentos.

El número surge de los datos aportados por las compañías de seguros que forman parte del Sistema Integrado Sofía y que tiene un parque automotor de 10 millones de vehículos asegurados. Cada vez que hay un robo, además de la denuncia policial o en la Justicia, los propietarios informan a las aseguradoras el siniestro.

Si se analizan los datos por cada 100 mil habitantes, el aumento es de 158 a 201. Y de 2019 a esta parte, no paran de crecer.

¿Las zonas calientes? Al analizar la variación por zona, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encabeza el ranking de robo de autos. En Capital hubo un incremento del 42 % en los robos durante 2023 y Gran Buenos Aires registró un aumento del 32 % de los casos.

La zona Oeste del GBA es la que más hechos registra y concentra el 28 % de los casos, luego lo sigue la zona Sur con el 19 % y la zona norte con el 10 %. En la Ciudad de Buenos Aires reportaron el 9 % de los robos del país. Fuera del AMBA, en el interior del país, se da un 33 %de los siniestros.

Así las cosas, el Gran Buenos Aires sigue siendo la zona más caliente para el robo de autos y suma el 58% del total, y según detallaron en el informe, Lanús fue el municipio con más casos, seguido por Morón y Tres de Febrero.

Las motos son uno de los objetivos que más crecimiento han tenido en los últimos años. Mientras aumenta el parque automotor, también lo hacen los robos. Siempre de acuerdo a los datos del CESVI, el 37 % de los vehículos robados son mo-



Violencia. Los robos a mano armada llegan al 77% en los autos nuevos.

tos, mientras que los autos son el 45% y los utilitarios el 16 %. Respecto de 2022, el crecimiento de los siniestros de motos creció un 10 %.

Los datos surgen del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), en el marco del 7° Seminario Latinoamericano de la Asociación Internacional de Investigadores de Robo de Autos (IAATI).

Marcelo Aiello, gerente general del CESVI, dijo: "En lo que refiere a la modalidad de los robos, a mano armada o estacionados en la calle, observamos que en los vehículos más nuevos (con una antigüedad de hasta cinco años) sube el porcentaje de hechos violentos que pasó del 45 % al 65 % entre 2022 y 2023".

En el caso de los autos, agrega Aiello, "presentó un mayor incremento llegando al 77% de robos a mano armada para los vehículos más nuevos, mientras que para las motos no hay variación en la modalidad del robo por la antigüedad, manteniéndose en el 38%".

Ante la consulta de este diario, adjudicaron este crecimiento a los avances tecnológicos.

Los vehículos más nuevos requieren de **llaves de presencia** para su encendido o tienen sistemas que no les permiten el hurto mientras están estacionados. Por eso necesitan las llaves y para obtenerlas buscan formas cada vez más violentas. Prueba de esto es que, en el caso de las motos, no hay distinción de modalidad de robo por la antigüedad.

acuerdo a los datos del CESVI, el 37 "Cuando no encuentran la forma de concretar el robo parcial o total, cremento había sido del 31 %. ■

aparecen los casos de robo a mano armada. Esto está llevando a que se den dos fenómenos importantes en el mercado. Por una parte, del lado del delito encontramos cada vez más seguido bandas grandes, más profesionalizadas y organizadas ya no solo a nivel municipal sino a nivel regional y con conexiones en otros países", explica Carlos Mackinlay, CEO de Strix, una empresa dedicada al rastro y recupero de vehículos.

Según los datos de la empresa, el crecimiento del primer semestre del 2024 también es del 14 %.

En lo que respecta a los motivos de los robos, o al destino de los vehículos, los especialistas lo vinculan a la **comercialización ilegal** de autopartes, aunque también para cometer otros delitos.

Es que en muchos casos, los vehículos se mueven entre el primer y segundo cordón del Conurbano y luego son abandonados, un modo de acción muy extendido en el Gran Buenos Aires.

Otro de los destinos de los autos robados son para la compraventa en las provincias del interior del país y para sacarlos al exterior, y para el tráfico de estupefacientes, aseguraron los especialistas.

Luego de la pandemia, por los problemas de las importaciones y la devaluación, la falta de cubiertas y repuestos generó un mercado propicio para el robo parcial de vehículos en la vía pública, sobre esos hechos las aseguradoras reportaron un crecimiento del 4 % en 2023, mientas que en 2022 el incremento había sido del 31 %





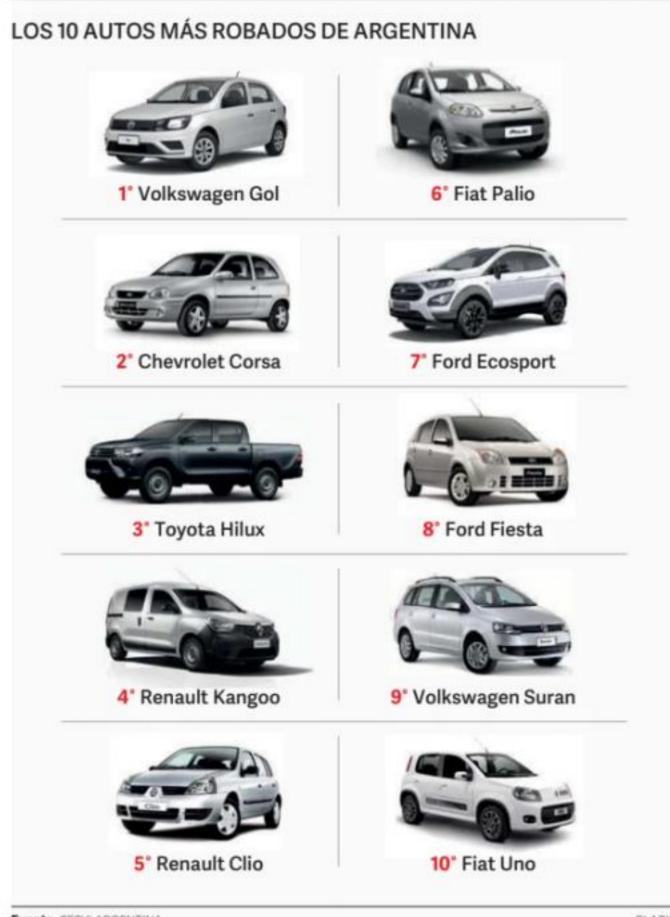

Sociedad 43



Hincha fiel. La abuela "la-la-la-la" se hizo famosa cuando alentaba a la Selección de fútbol con su Bandera.

# Robaron con el "cuento del tío" y golpearon a la abuela viral del Mundial 2022

Cristina Mariscotti fue engañada por dos hombres que dijeron ser amigos de su sobrino. Se llevaron sus ahorros.

Cristina Mariscotti es la "abuela la la", que fue protagonista durante los festejos del Mundial de Qatar 2022, cuando agitaba la bandera celeste y blanca después de cada triunfo de la Selección argentina, en la esquina de Andalgalá y Caaguazú. Ayer volvió a ser noticia, aunque esta vez por un violento robo que sufrió en su casa de Liniers. Dos personas la estafaron con el "cuento del tío": le hicieron creer que eran amigos de su sobrino, pero le robaron los ahorros y la golpearon durante largo rato.

En su testimonio, Mariscotti relató con angustia el episodio: "viví un momento muy triste. Me hicieron el 'cuento del tío'. Un hombre apareció cuando salí a hacer compras y me dijo que tenía un paquete de dólares para mi sobrino. Le creí y le dije que viniera".

Fue así cómo, una vez dentro de la vivienda, el hombre ingresó acompañado por un cómplice. Ambos arrastraron a la dueña de casa y le exigieron dólares golpeándola repetidamente en las costillas, la cabeza y la cara. También intentaron asfixiarla. "Por poco me matan", afirmó la mujer, de 77 años.

Los asaltantes se llevaron el dinero que Cristina había ahorrado para hacerse una operación de la vista y algunas joyas, incluyendo un reloj que le regaló su padre, hace más de medio siglo, cuando ella cumplió 15 años. "Les pedí que no me pegaran más, pero me golpeaban peor. Se llevaron lo poco que tenía ahorrado para poder operarme la vista y las pocas joyas que poseía", añadió la víctima.

Cristina expresó su confusión acerca de cómo los delincuentes tenían conocimiento sobre sus ahorros. "No entiendo si me fichan o qué, yo no le cuento a nadie que estoy juntando plata. Los únicos movimientos que pueden ver es cuando voy a comprar o al médico", reflexionó en diálogo con El Trece.

La abuela famosa también detalló que uno de los ladrones estaba bien vestido y le dijo que era médico, lo que le hizo confiar en él. "Hicieron lo que quisieron conmigo. Estuvieron unos quince minutos en mi casa usando ese tiempo más para pegarme que para otra cosa", expresó. Finalmente, Mariscotti reflexionó: "La vida vale más que todo. Lo puse en manos de Dios, ¿por qué me pegaron?. ¿Qué defensa puedo hacer yo contra dos tipos?".

Después de ocurrido el ataque, el SAME asistió a la mujer y le diagnosticó una crisis hipertensiva. Por su parte, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Pablo Recchini, dispuso que las tareas para esclarecer el ataque queden a cargo de la División Investigaciones Comunales N°9 de la Policía de la Ciudad. ■



# **Mundos íntimos**

Prueba genética. La mujer es alemana. La adoptaron en la Argentina en los años 70 de forma ilegal. Cuando ella se enteró, subió su ADN a internet y conoció la verdad.

# Vivimos medio siglo sin saber que éramos padre e hija: nos queda el presente y el porvenir para conocernos.

### Roberto Murphy

oy un hombre común, que transita los finales de su sexta década. Me dediqué al comercio, trabajé y en lo económico me fue bien. Aunque la vida sentimental no se puede medir como la material, tres ex mujeres confirmarían que estuve lejos de ser el marido soñado. Vivo solo, tengo cinco hijos (o eso creía), todos ya adultos, frutos de esas tres relaciones. Es probable que como padre haya funcionado mejor que como pareja. Así me lo hacen sentir mis hijos.

Desde que dejé los negocios dedico la mayor parte del tiempo a leer y, sobre todo, a escribir, un viejo hábito que me acompaña desde el secundario. Al placer que me da escribir, le encontré distintas utilidades: en la colimba canjeaba cartas de amor por días francos, en mi vida sentimental supe llegar a algún corazón a través de una frase afortunada y luego, en los negocios, redactaba propuestas con una claridad y una síntesis que ayudaban a cerrar operaciones.

He pasado los últimos años de mi vida fungiendo de escritor fantasma, leyendo y -como quería Voltaire— cuidando de mi jardín: una existencia apacible, normal y corriente. Pero como sabemos, nada es para siempre. Algo me pasó. Algo tan improbable, tan excepcional, que si fuera una ficción resultaría difícil de creer.

Nadja es una alemana de cuarenta y seis años que vive en Hamburgo. Sus padres eran alemanes, docentes, y habían vivido la segunda mitad de la década del 70 en Argentina, contratados durante cuatro años por La Goethe Schule. Se instalaron en la localidad de Martínez. Tenían una hija de unos siete años, y decidieron adoptar otra.

El trámite de adopción en ningún lugar del mundo resultaba sencillo y había demasiados silencios. En Argentina gobernaban los militares; la desaparición de personas era moneda corriente, al igual que ocurría con sus hijos pequeños. En esa realidad nacieron las Madres y luego las Abuelas de Plaza de Mayo, para conocer la suerte corrida por sus hijos y el destino dado a sus nietos. Además de estas organizaciones existían otras, clandestinas, con el fin opuesto: la sustracción y posterior venta de los niños apropiados.

Nadja supo de su condición cerca de cumplir veinte años. Desde chica solía sentir que algo en ella era distinto a su familia: sus ojos eran claros, pero no del celeste de los demás, y su piel era morena, nada pálida. Cuando sentía eso, pensaba que seguramente le pasaría a todo el mundo a esa edad. A propósito de un viaje que hizo a la Argentina, en una carta que



Sonrisas. Más allá del asombro, padre e hija quisieron conocerse y pensar hacia adelante.



No conservaba el menor registro de cualquier relación que hubiese mantenido 46 años atrás. Tendría que emprender un largo viaje en el tiempo a buscar en un pasado tan remoto que ya no sentía como parte de mi vida.

la madre le enviaba a una amiga, Nadja leyó -¿accidentalmente?- la recomendación de no mencionar nada respecto de la adopción. Al volver a Alemania, inquirió sobre su historia: los detalles, el nombre de su madre biológica. Luego de mucho insistir, consiguió algunos datos, muy pocos por parte de su padre y ninguno por la de su madre.

Supo que había nacido a fines de 1977, así al menos la habían anotado, "como hija concebida por sus padres alemanes, quienes decidieron tener el parto en su casa". Esto señala partida de nacimiento, donde figuran el médico interviniente, la partera y el responsable del juzgado. Al percibir que tanto en el relato como en el mismo trámite sobraban incongruencias, redobló su presión y logró que le confesaran que se había tratado de una Test: 49,5% del 50 % de ADN del padre.

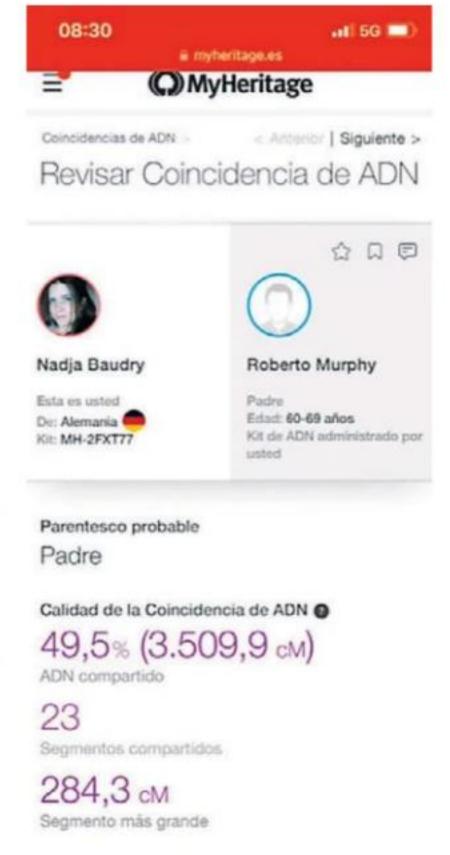

compra: habían pagado por ella. Era algo ilegal, de ahí que evitaran contárselo. También era la causa que hacía imposible conocer con exactitud la fecha de su nacimiento, y mucho menos, el nombre de sus progenitores.

De la madre biológica sólo sabían que se trataba de una chica joven, de condición muy humilde, que vivía en una "villa" y no estaba en condiciones de hacerse cargo de la criatura. Les habían dicho que era indocumentada, y de nacionalidad paraguaya. Poco más pudo saber de boca de sus padres. El padre, a quien quiso mucho, murió de cáncer en el 2023, y la madre sufre de un deterioro cognitivo que la desconectó de la realidad.

Nadja se puso en contacto con Abuelas de Plaza de Mayo y les envió una muestra de ADN. Las Abuelas le dijeron que, según podía leerse en la partida, la partera era una tal Angélica Dillon, que aparecía en causas judiciales por apropiación de hijos de desaparecidos. Todo indicaba que podía tratarse de uno más de los muchos que llevaban recuperados. Sin embargo, no encontraron en su base coincidencias de ADN. Aunque eso no daba respuesta a su búsqueda, no dejaba de ser una buena noticia.

Entonces decidió subir su ADN a un par de plataformas, My Heritage y Familytree. Estas empresas buscan "machear" los datos genéticos de cada persona que suba su ADN con la inmensa base global de la que disponen. A partir del número de Centimorgans (en homenaje al genetista Thomas Morgan) o porcentaje de coincidencia del segmento de ADN compartido, se puede obtener la relación parental: sobrino, nieto, tío, primo, padre o madre, según el grado de coincidencia entre los segmentos comparados.

Por motivos ajenos a esta historia, un primo segundo mío, a quien yo no conocía, que vive y trabaja en Rosario decidió, hace unos ocho años, subir su ADN a la plataforma MyHeritageAdn. Barthy, mi primo lejano, no encontró nada de lo que buscaba, pero su ADN quedó en ese registro. A mediados de 2018, unos dos años después de su infructuosa búsqueda, Barthy recibió un email de Nadja. Le contaba que a través de la plataforma le habían informado que, en un porcentaje muy reducido de ADN, había coincidencia con el de él, de manera que debía de haber existido algún antepasado que los emparentara.

Barthy se ofreció a ayudarla. Disponía de un árbol genealógico que había iniciado su bisabuela galesa. Abarcaba desde el año 1636 hasta iniciado el siglo XX, y él se ofrecía a continuarlo hasta llegar al presente. Una tarea ímproba, que demandaría tiempo y trabajo. Nadja aceptó con entusiasmo, era lo único con que contaba para seguir rastreando su origen.

Así fue como Barthy, a mediados de 2019, luego de completar el árbol familiar hasta la Sociedad 45

actualidad, comenzó a contactar a los miembros de esa enorme genealogía. Eran palos a lo ciego: los primeros casos no mostraban ninguna coincidencia. Pasaban los meses y seguía sin saber siquiera si la línea llegaría por un hombre o una mujer. Las probabilidades matemáticas de encontrar algo eran escasas, pero mucho mayores que las que había tenido Nadja, que lo encontró a él.

Comenzó a encontrar casos de 850CM, un indicador de que se podía tratar de un tío abuelo, sobrino abuelo, bisabuelo y algunas otras opciones. Y de a poco, el círculo se fue cerrando. Así llegamos al 2023, cuando Barthy se puso en contacto con Ana, mi hermana mayor. La fue a ver, y luego de darle las explicaciones pertinentes y pedirle la muestra de saliva, la envió a Estados Unidos y quedaron a la espera del resultado: 1700 CM. Eso significa tío, sobrino, abuelo, medio hermano.

Fue entonces cuando este lejano primo se puso en contacto conmigo. Nos encontramos una tarde en mi casa, y después de tomar un té mientras me iba contando toda la historia, me alcanzó el tubo con los dos hisopos para la muestra. Por supuesto que accedí al procedimiento, y me quedé bastante intrigado.

Al cabo de cuatro semanas me llamó para informarme que ya estaba el resultado, y me pasó el link para la consulta. Resultado: 3500 CM. Yo era el padre de Nadja, con una certeza del 99%.

Repuesto a medias de la sorpresa, le envié un mensaje a Nadja avisándole que había sido informado de los resultados, y como ella ya sabía, las coincidencias indicaban que éramos padre e hija. Me respondió de inmediato contándome lo feliz que estaba, el enorme significado que tenía para ella haber concluido parte de una búsqueda que, en los hechos, llevaba diez años, pero que en su corazón había existido desde los veinte, cuando supo de su condición de adoptada. Con la mayor entereza de la que en ese momento fui capaz, intenté felicitarla, aunque no debo de haber sonado muy convincente. Le dije que necesitaba que "la ficha me terminase de caer", la noticia era tan trascendente como sorpresiva. Todo esto lo fuimos volcando en el chat de WhatsApp, con algunos audios que ella intercalaba cada tanto. Como tiene un relativo manejo del castellano, hablar le resulta menos complicado que escribir. Yo seguí escribiendo, me sentía más seguro así.

Cuando Nadja dio por concluida su larga búsqueda, supe que yo debía comenzar la mía. No conservaba el menor registro de cualquier relación que hubiese mantenido cuarenta y seis años atrás. Tendría que emprender un largo viaje en el tiempo, casi medio siglo, a buscar en un pasado tan remoto que ya no sentía como parte de mi vida. Para poder viajar hacia atrás casi cinco décadas, tomé papel y lápiz y fui escribiendo cada año de mi vida desde el 75 al 80. Así fue como llegué a un nombre, a una imagen que apareció detrás de la puerta de una casilla en una villa de Colegiales. Solía ir allí buscando albañiles para una pequeña empresa de construcción en la que yo trabajaba. Y con aquella imagen que apareció, también volvieron a mi memoria una mujer, unos mates, algunas pocas palabras, y una invitación que dio lugar cuatro o cinco encuentros.

Una noche, cuando la dejaba en la entrada del pasillo que la llevaba a su casa, **me pregun- tó si me gustaría quedarme a dormir**. Luego de haber aceptado su invitación, recuerdo que apenas entramos se dirigió a un mueble en el que había un aparato de música y puso un disco que yo acababa de regalarle: "América", de Julio Iglesias, que incluía "Recuerdos de Ipa-



Lisboa. Allí se encontraron Roberto y Nadja por primera vez. Dicen que no será la última.

### La sensibilidad del mundo digital



### Sensaciones

Daniel Ulanovsky Sack dulanovsky@clarin.com

¿Existe la palabra precisa? Asombro suena demasiado liviana. ¿Perplejidad? ¿Habrá otro concepto en castellano que integre esa perplejidad con la alegría? Así se
sintetiza la sensación que a uno le embarga cuando conoce esta historia. Un padre
que no sabía que tenía una hija. Una hija
que desconocía todo de su padre y de repente el combo contemporáneo de adn +
informática permiten el match. Esas noticias que te cambian el día. Y a mí, al menos, me impulsarían a sentarme a conversar con Roberto y con Nadja. Entender cómo la vida puede darse vuelta con una golpe hermoso y a la vez durísimo.

Hermoso porque ambos quieren conocerse, pasar tiempo juntos, explorar sus pasados. Oscura porque Nadja fue, casi con seguridad, comprada, y si no lo fue sí sabemos con certeza que la anotaron como propia sus padres no biológicos. Su mamá, la que la dio a luz, no habrá tenido forma de mantenerla. En breve, la vida sin anestesia.

Cuando Roberto compartió su historia conmigo le pregunté si Nadja estaba de acuerdo en publicarla. Algo ingenuo de mi parte, intuía que quizás pudiera molestar-le la exposición de un tema tan íntimo. Todo lo contrario y por una razón: Nadja quiere conocer a su madre, esa es la gran deuda pendiente y una nota periodística puede, tal vez, obrar el milagro. Sería un encuentro que superaría cualquier ficción: un hombre y una mujer que no saben nada de ellos desde hace 50 años -y que poco supieron en su momento- y su hija que también vivió siempre, o casi, con la mentira a sus espaldas.

No sé, ni yo ni nadie, cómo terminará esta historia. Si la madre aparecerá, si querrá hablar, si surgirá una especie de nueva familia de tres que no parecía tener los planetas alineados para conocerse. Sí celebro esta posibilidad que ofrece la tecnología -y la humaniza- de dar una segunda oportunidad. Se necesitó, primero, de las ganas de la hija para buscar a sus padres y de ellos -de él, por ahora- a sumarse. Pero nada hubiera sido posible años atrás. El mundo digital -pese a todo lo que le reprochamos- también tiene su rostro humano.

### **EL AUTOR**

Roberto Murphy. Gran lector (lee lo que quiere), modesto escritor (escribe lo que puede), cada día que transcurre aprende algo nuevo, lo que refuerza la convicción de su enorme ignorancia. Publicó "Un cielo sin estrellas", "La espina de una pasión", "La vida entre paréntesis", "Idus de marzo", "El funambulista" y "Perspectiva", novelas breves de autoficción. Dirige un Taller de Narrativa en una cárcel, en el Pabellón de jóvenes adultos. Y se encuentra en proceso de edición "Veinte pasos y uno más" (Editorial Pacto de Lectura), en el que colaboran los detenidos contando sus historias.

caraí", una canción romántica paraguaya. Mientras la oíamos haciéndonos el amor me preguntó si alguna vez yo la podría amar. Mentiría si dijese que recuerdo qué le contesté, es probable que haya dicho algo como que en ese momento la amaba. Y no la vi más.

Al recordar lo que antes escribí casi de inmediato asocié su nombre, Nydia, con el de Nadja: podría tratarse de una casualidad, pero de ser así me resultaba más difícil de aceptar ese capricho del azar que la asociación que acababa de hacer. Según averiguaciones que esta coincidencia me llevó a realizar, supe que es costumbre de las madres que dan a sus hijos en adopción pedir que conserven el nombre con el que lo entregan. Dado que Nadja fue anotada como hija natural de padres alemanes, ellos, respetuosos del pedido, quizás adaptaron el nombre original a su idioma, modificándolo parcialmente de Nydia a Nadja. No deja de ser una especulación, pero en lo concerniente a la identidad de la madre, sólo cuento con lo que me trajo la memoria y las conclusiones a las que puedo llegar en base a esos recuerdos.

Nunca volvimos a vernos. Tres datos, sin embargo, se recortan nítidos en esa bruma de la memoria: que era paraguaya, que se llamaba Nydia y que era muy bella.

Desde que supe la verdad, mantuvimos con Nadja muchas charlas por videollamadas —en castellano, y cuando se nos complica, en inglés—. Así fuimos creando una relación muy afectuosa, que se fue profundizando a través de largos correos en los que nos contamos nuestras vidas, alegrías, tristezas, amores y desamores.

En un momento le sugerí conocernos personalmente. Nos pusimos de acuerdo en qué lugar y acordamos la fecha. Hace unas semanas nos encontramos en un restaurant, a orillas del río Tajo, en Lisboa. Es imposible describir la emoción que nos produjo. **Desde el parecido físico, los gestos, las coincidencias**, el amor por la escritura, la fobia a las multitudes, la necesidad de disponer diariamente de un tiempo en soledad, el gusto por determinada música, ¡el odio al ajo!

Ella ya volvió a su pueblo, a su trabajo. Yo escribo estas líneas en Oporto, dando fin a un viaje que me quedará grabado en el corazón mientras viva. De las fotos que nos tomamos elegí una, la puse en blanco y negro y se la envié, con esta frase: "No sé por qué, pero me dieron ganas de compartir esta foto con vos. Está en blanco y negro, quizá buscando darle a nuestra relación la antigüedad que la vida no nos permitió vivir. Pero nos quedan el presente y el porvenir, en colores. Te abrazo".

Podés escribirnos para compartir tu historia a mundosintimos@clarin.com

# Deportes

Los cuartos de final de la Eurocopa

# España terminó con una maldición y dejó a la Eurocopa sin Alemania y al fútbol sin la magia de Toni Kroos

Nunca había podido contra un dueño de casa en un Mundial o Euro. La décima fue la vencida para la Roja. Un cabezazo agónico en tiempo suplementario selló el 2-1. En semis va con Francia.

### STUTTGART, ALEMANIA. ESPECIAL

Nueve veces lo había intentado España, pero jamás había podido eliminar al seleccionado del país anfitrión de un Mundial o una Eurocopa. Desde Italia en el Mundial de 1934 hasta Rusia en la Copa del Mundo de 2018, los locales siempre habían hecho besar el polvo a los ibéricos. La décima terminó siendo la vencida para la Roja, que ayer derrotó 2 a 1 en tiempo suplementario a Alemania en Stuttgart y avanzó a las semifinales de la Eurocopa. Su rival en esa instancia, el martes próximo en Múnich, será la Francia de Mbappé.

El duelo que daba el pistoletazo de largada a los cuartos de final enfrentaba a los dos seleccionados más goleadores del certamen (Alemania había marcado diez tantos en sus primeros cuatro encuentros y España, nueve), a los dos que más veces habían pateado al arco (28 y 29) y a los dos más precisos en los pases (92,24% y 91,47%). Y también

a los que, más allá de los números, habían exhibido un juego más vistoso. Era una final adelantada.

Sin embargo, el duelo estuvo lejos de la brillantez en un primer período muy áspero y cerrado, en el que las chances claras brillaron por su ausencia y los dos conjuntos se mostraron bastante más ocupados en neutralizar al adversario que en gestar juego. A ello sumó que España, el único conjunto que había ganado sus cuatro primeros duelos, perdió a Pedri, uno de sus futbolistas más lúcidos, cuando sólo se habían disputado ocho minutos: el mediocampista de Barcelona no pudo recuperarse tras una fuerte infracción de Toni Kroos y debió dejarle su lugar a Dani Olmo.

El panorama cambió drásticamente en el complemento porque ese nudo tan férreamente amarrado se cortó rápido. A los 6 minutos, el desequilibrante **Lamine Yamal**, recostado sobre la derecha, vio a Dani Olmo entrar al área como un ferrocarril y le cedió el balón con justeza para que el delantero de Leipzig, quien había anotado en los octavos de final frente a Georgia, batiera a Manuel Neuer con un remate ajustado contra el poste derecho del guardavalla teutón.

La desventaja obligó al elenco conducido por Julian Nagelsmann a romper filas. Ello otorgó más espacio y libertades a los dirigidos por Luis de la Fuente. Esa fue la argamasa de un partido mucho más

### **SE COMPLETA LA LLAVE**

Hoy quedará armada toda la llave de semifinales cuando jueguen Inglaterra-Suiza en Dusseldorf (desde las 13, por Disney +) y Países Bajos-Turquía en Berlín (a las 16, por ESPN). La selección turca no podrá contar con Merih Demiral, sancionado con dos partidos debido a su festejo de gol con el símbolo de los Lobos Grises, una organización ultranacionalista.

abierto y con chances claras en ambas áreas. **España falló varias veces** y así mantuvo en partido a un conjunto que incluso lejos de sus años de oro, nunca puede ser dado por derrotado antes del último pitazo.

Con el aporte fundamental de sus hombres de refresco, Alemania acaricio la parda con un derechazo de Niclas Füllkrug que fue repelido por el poste izquierdo de la valla custodiada por Unai Simón y con un disparo demasiado alto de Kai Havertz después de una muy mala salida del cancerbero vasco. Y logró abrazarla a un minuto del final, cuando el área visitante ya era una reunión de consorcio: Maximilian Mittelstädt envió un centro desde la izquierda, Joshua Kimmich bajó el balón de cabeza en el segundo palo y Florian Wirtz, de sobrepique, estampó el 1-1, hizo delirar a los 46.000 teutones presentes en el estadio, enmudeció a los 8.000 fervorosos españoles y trasladó la definición al tiempo suplementario.

En la prórroga, ya sin sus jóvenes desequilibrantes, Lamine Yamal y Nico Williams (De la Fuente los había retirado del campo en el complemento), a la Roja se le cerraron los caminos hacia Neuer. Con el impulso del empate sobre la campana, el local se mostró más convencido y con mayor resto físico, y dispuso de tres chances claras para inclinar la balanza que no pudo capitalizar. Tampoco lo ayudaron el árbitro inglés Anthony Taylor, de floja labor, y los encargados del VAR, quienes no consideraron punible una grosera mano de Marc Cucurella en el área visitante.

"No entiendo por qué no se tiene en cuenta lo que ocurre con el balón", se quejó Nagelsmann. "Si Musiala manda el balón al centro de Stuttgart y Cucurella lo roza con la mano, no diría absolutamente nada. Pero es que el disparo iba al arco. Tenemos mucha inteligencia artificial y no la aprovechamos. Ese balón iba al arco y creo que hubiese ido dentro, de ahí que no entien-



El gol de la clasificación. Cabecea Mikel Merino, ante las miradas de Rudiger y Neuer. Faltaba un minuto. AP



Se despidió un crack. Toni Kroos jugó por última vez, a los 34 años. EFE

da la decisión del árbitro".

Todos los caminos conducían a los penales. Pero un minuto antes de iniciar el viaje hacia ese mini certamen de precisión y sangre fría, Dani Olmo puso en juego la última sortija, Antonio Rüdiger perdió su marca y Mikel Merino, con un plástico cabezazo, marcó el 2 a 1 que envió a su seleccionado a las semifinales, una instancia en la que Luis de la Fuente no podrá utilizar a Dani Carvajal, expulsado en el cierre del suplementario, Robin Le Normand, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, y a Pedri, lesionado.

Este 2 a 1 extendió la racha de España, que no perdió ninguno de los últimos siete partidos en certámenes oficiales ante Alemania (logró cuatro victorias y tres empates). El último triunfo de la Mannschaft fue 2 a 0, con dos tantos de Rudi Völler, en la fase de grupos de la Eurocopa de 1988, cuando todavía faltaban 17 meses para la caída del Muro de Berlín y el inicio del proceso de reunificación de la República Federal y la República Democrática.

El dolorosísimo traspié de los hombres de Nagelsmann también le puso fin a la brillante carrera de Toni Kroos, uno de los tres integrantes del plantel campeón en el Mundial de Brasil 2014 que todavía representaban al combinado teutón (los otros son Manuel Neuer y Thomas Müller). El ex mediocampista de Real Madrid, Bayern Múnich y Bayer Leverkusen disputó 114 partidos y marcó 17 goles con su seleccionado desde su debut, el 3 de marzo de 2010 en Múnich, en una derrota 1 a 0 frente a la Argentina que dirigía Diego Armando Maradona.

| Alemania              | España                |
|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     |
| 1 Manuel Neuer        | 23 Unai Simón         |
| 6 Joshua Kimmich      | 2 Dani Carvajal       |
| 2 Antonio Rudiger     | 3 Robin Le Normand    |
| 4 Jonathan Tah        | 14 Aymeric Laporte    |
| 3 David Raum          | 24 Marc Cucurella     |
| 25 Emre Can           | 16 Rodri              |
| 8 Toni Kroos          | 8 Fabián Ruiz         |
| 19 Leroy Sané         | 19 Lamine Yamal       |
| 21 Ilkay Gundogan     | 20 Pedri              |
| 10 Jamal Musiala      | 17 Nico Williams      |
| 7 Kai Havertz         | 7 Álvaro Morata       |
| DT: Julian Nagelsmann | DT: Luis de la Fuente |

En detalle

Cancha: Stuttgart Arena. Arbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Goles: ST, 6m Dani Omo, 44m Wirtz; STS, 14m Mikel Merino (de cabeza). Cambios: en Alemania, Florian Wirtz por Sané, Robert Andrich por Can, Maximilian Mittelstadt por Raum, Niclas Fullkrug por Gundogan, Thomas Muller por Tah y Waldemar Anton por Havertz; en España, Dani Olmo por Pedri, Nacho por Le Normand, Ferran Torres por Yamal, Mikel Merino por Williams, Mlkel Oyarzábal por Morata y Joselu por Fabián Ruiz. Amonestados: Rudiger, Raum, Andrich, Kroos, Mittelstadt, Schlotterbeck, Wirtz y Undav (A); Le Normand, Torres, Simón, Rodri y Ruiz (E).

Expulsado: STS, 15m Dani Carvajal.





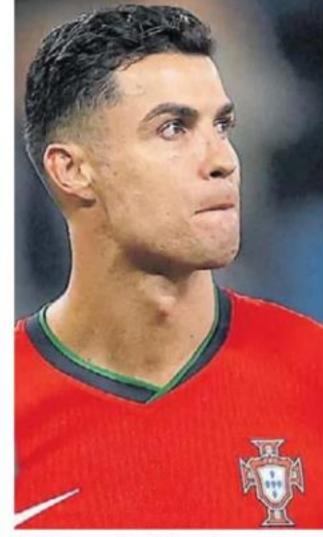

Cristiano. Su última Eurocopa.

# Francia le ganó en los penales a Portugal y despidió a Cristiano

Los de azul, ya sin Mbappé, fueron implacables en la definición. Ronaldo se fue sin convertir en esta Euro.

### HAMBURGO, ALEMANIA. ESPECIAL

Ese penal del lateral izquierdo Theo Hernández que se clavó en el ángulo izquierdo de Diogo Costa tal vez significó algo más que la victoria de Francia 5-3 ante Portugal en los penales por los cuartos de final de la Eurocopa luego de la igualdad sin goles. Sucede que el de ayer pudo haber sido el último de los partidos de Cristiano Ronaldo, de 39 años, en un torneo grande a nivel selección. El Bicho, competidor serial de Lionel Messi a lo largo de tantos años, se fue de la Euro sin poder convertir y dejando señales claras del paso del tiempo. No lloró el portugués cuando los franceses festejaban junto al arquero Mike Maignan porque es posible que haya masticado este final un tiempo atrás.

Le costó toda la Euro a Cristiano

como le está costando a Messi la Copa América. El calendario no miente. Pero tanto el luso como el rosarino son competidores natos y tiene talentos especiales, de esos que se consiguen en un puñado de jugadores en la historia. Por eso siguen estando en la cúspide, más allá de que uno juegue en la liga de Arabia Saudita y el otro en la MLS.

Hasta este torneo, Cristiano había disputado 5 Eurocopas y 5 Mundiales; en todos anotó goles. Y esta sexta edición del máximo torneo europeo la culminó sin festejos en 486 minutos y luego de 10 remates al arco.

La contracara de Ronaldo es Kylian Mbappé, el ahora extremo de Real Madrid que asoma como el sucesor del portugués y de Messi. El francés observó la definición por penales desde el banco de suplentes porque el entrenador Di-

dier Deschamps decidió sacarlo en el segundo tiempo suplementario. Y lejos del rencor, Mbappé fue el encargado de realizar la arenga antes de la definición y el más enfático en los festejos.

El partido fue parejo, con Portugal manejando más la pelota (59 por ciento) y generando las situaciones más claras. Mike Maignan atajó dos muy buenas en el segundo tiempo.

A los 20 minutos del segundo tiempo ocurrió una jugada particular cuando a Randal Kolo Muani una pelota le quedó picando adentro del área, tal como le había quedado frente a Emiliano Martínez en el Mundial de Qatar. Y la definición del delantero fue otra vez fallida, aunque esta vez el que la desvío fue el defensor Rúben Dias y no el arquero.

No jugó bien Ronaldo, en este



| Francia     | Portugal       |  |  |  |  |
|-------------|----------------|--|--|--|--|
| 0 (5)       | 0 (3)          |  |  |  |  |
| ike Maignan | 22 Diogo Costa |  |  |  |  |

5 Jules Koundé 4 Dayot Upamecano 17 William Saliba 22 Theo Hemández

13 NGolo Kanté 8 A. Tchouameni 6 Eduardo Camavinga

7 Antoine Griezmann 10 Kylian Mbappé 12 Randal Kolo Muani

10 Bernardo Silva 8 Bruno Fernandes 17 Rafael Leão

6 Joao Palhinha

20 Joao Cancelo

4 Rúben Dias

19 Nuno Mendes

3 Pepe

23 Vitinha

7 Cristiano Ronaldo DT: Didier Deschamps DT: Roberto Martínez En detalle

Cancha: Volksparkstadion, Hamburgo. Arbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Cambios: En Francia, Ousmane Dembelé por Griezmann, Marcus Thuram por Kolo Muani, Youssouf Fofana por Camavinga y Bradley Barcola por Mbappé; En Portugal, Nelson Semedo por Cancelo, Francisco Conceição por Fernandes, Rúben Neves por Palhinha, Joao Félix por Leão y Matheus por Vitinha. Amonestados: Saliba y Pahlinha.

Definición por penales: Dembelé (gol), Cristiano Ronaldo (gol), Fofana (gol), Bernardo Silva (gol), Koundé (gol), Joao Félix (palo), Barcola (gol), Nuno Mendes (gol), Theo Hernández (gol).

torneo metido entre los centrales rivales. No es el mejor lugar para el Bicho, se sabe. Aunque es probable que haya sido el único lugar en el que pueda jugar en este fútbol físico y juvenil. Igual, no tuvo ocasiones de gol: fue controlado de buena manera por Dayot Upamecano y por William Saliba.

Y a Mbappé le está pasando lo que a Messi en el duelo ante Ecuador: juega con algo de miedo. El francés volvió a saltar al campo de juego con la máscara en su rostro por la fractura en la nariz y se lo nota sin confianza. Igual, sorprendió la determinación de Deschamps de sustituirlo en el final.

Fue perfecta la tanda de penales de Francia: metieron Dembelé, Fofana, Koundé, Barcola y Hernández. En Portugal anotaron Ronaldo (con polémica porque detuvo su marcha camino al impacto), Bernardo Silva y Nuno Mendes. El que falló y quedará como la cara de la derrota fue João Félix, el futbolista por el que Atlético de Madrid pagó 127 millones de dólares en 2019 y que ahora regresaría a Benfica en una cifra cercana a los 30 millones.

La otra postal que regaló la eliminación de los portugueses fue el llanto de Pepe, consolado por el capitán Ronaldo. Para el zaguero de 41 años fue el último de los partidos vestido con la camiseta de su país. Se despide con 141 partidos, 8 goles y 2 títulos (UEFA Nations League 2019 y Eurocopa 2016).

Francia jugará entonces contra España en una de las semifinales. Y va no habrá más Cristiano Ronaldo, como minimo, en Eurocopas.

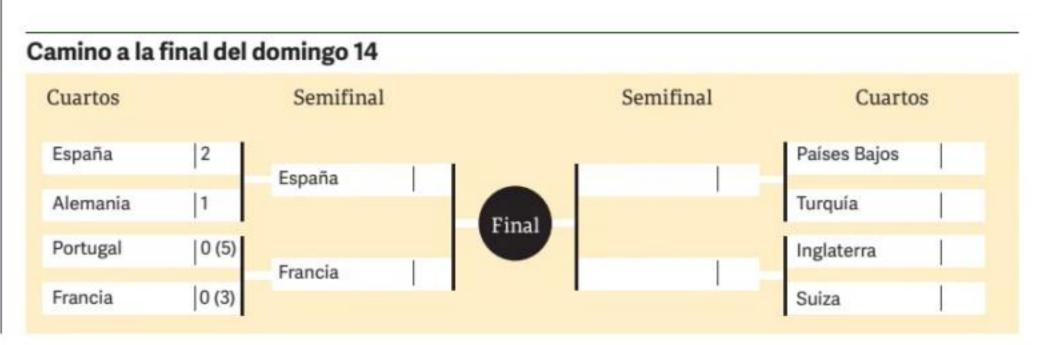

CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024 Deportes

### Copa América



Héroe repetido. Emiliano Martínez volvió a hacerse gigante ante Ecuador: fue figura en los 90 minutos y atajó dos penales en la definición para que Argentina se meta en la semifinal. AFP

# "Sin Dibu, no hay fiesta", una convicción que comparten Messi y todos sus compañeros

La frase la publicó la AFA en su cuenta oficial en inglés y explica lo que significa Emiliano Martínez. Cada vez más determinante para la Selección.



**NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS** Diego Provenzano dprovenzano@clarin.com

"No Dibu, no party" ("Sin Dibu, no hay fiesta") la frase publicada por la cuenta oficial en inglés de la Selección Argentina se ajusta perfecto a lo que los hinchas albicelestes vivieron durante la madrugada del viernes en Houston. Después del triunfo por penales ante Ecuador que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa América quedó confirmado que Emiliano Martíte que ha tenido el seleccionado en su historia.

El 4 de julio en Estados Unidos fue el día de la dependencia de Dibu para la Albiceleste. Sus dos atajadas mano a mano en los primeros 15 minutos, los dos penales que detuvo en la tanda definitoria, le dieron más que argumentos para inmortalizar ese meneo de cadera que se hizo meme más rápido que lo que voló hacia los palos del estadio NRG.

El marplatense, de 31 años, primero se autoconvence y después lo irradia para los demás. Se alimenta de los hinchas, pero también de los rivales, como ante Países Bajos en Qatar o como con el español Félix Sánchez Bas -ahora ex nez es el arquero más determinan- DT de Ecuador-que en la conferen- idea es que el plantel pueda te-

### LA SELECCIÓN VIAJA HOY A NUEVA JERSEY

### Cambio de planes: un día más en Houston

Todavía perdura la adrenalina de los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas de la Selección Argentina por la clasificación a las semifinales. Pasó Ecuador, en Houston, y la próxima escala proyecta un retorno a Nueva Jersey, para el próximo martes 9 de julio enfrentar a Venezuela o Canadá. Y Lionel Scaloni promovió un cambio de planes en la planificación del equipo: decidió quedarse un día más en Texas y, hoy sábado volar rumbo a Nueva York.

Según pudo averiguar Clarín, la

ner la recuperación física sin agregar un viaje de tres horas y media en avión, teniendo en cuenta lo intensos que fueron los cuatro encuentros que disputaron en el torneo.

Así, la Selección se entrenó ayer en el estadio del Houston Dynamo, equipo que compite en la MLS. Los que tuvieron más minutos hicieron movimientos regenerativos y kinesiología. Hoy volarán a Nueva Jersey y se alojarán en el mismo hotel (Hilton Short Hills) que en su paso anterior para el partido con Chile.

cia de prensa previa había revelado que Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano, también podía atajar en una hipotética definición por penales. No pudo ni siquiera tocar ninguno.

"Sé que ellos habían practicado penales, lo había dicho el técnico en prensa y cuando llegó el momento ellos celebraron mucho, pero la tanda de penales es un acierto, es negro o blanco, por suerte nos tocó a nosotros", relató Martínez, quien ganó cuatro definiciones por penales con la camiseta albiceleste.

"Me hizo recordar un poquito el partido de Holanda. Un empate en el final. Erramos el primer penal. Así que nada, se me hizo un poquito cuesta arriba. Pero siempre podemos sacarlo adelante", afirmó ante el micrófono de Clarín en la zona mixta del estadio de Houston.

Es gigante el Dibu. No solo por sus atajadas, sino físicamente. Quizás ahí se empieza a explicar lo que logra cuando está frente a frente de un rival y como único eslabón entre la pelota y el gol. El que lo definió, sin vueltas, fue el propio capitán Lionel Messi: "Estaba con mucha bronca por haber errado el penal, pero al mismo tiempo estaba tranquilo porque sé que él se agranda en estos momentos, es difícil patearle un penal porque es grande, rápido y aparte el que va a patear sabe que es atajador".

Ante la pregunta de Clarín, Martínez se lo devolvió: "Se lo debía.

**Deportes** 49 CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

Nos salvó en el Mundial. Lo ganó él. Fue el mejor de todos en el Mundial. Venía de una lesión muy fuerte en el aductor y yo sentía que lo tenía que ayudar cuando erró el penal. No me puse presión. Eso se merece. Lleva tantos años trabajando para esto y que juguemos otra semifinal es gracias a él".

El de Messi fue uno de los tantos elogios que recibió de sus compañeros, tanto en redes sociales como en las declaraciones post clasificación. Pero, seguramente, hubo dos que le llegaron mucho más que esas al arquero del Aston Villa. Primero la de su papá Alberto, que se rindió a los pies de su hijo: "Hoy en día lo dijeron los demás que es el mejor arquero del mundo. Mis amigos, mis compañeros, mis parientes dicen que es el mejor arquero, sin duda. Y yo les dije que hay varios arqueros también que andan bien, ahora ya no lo digo yo... ya está puesto. Así que hoy sí puedo decirle como papá y como fan de él que es el mejor arquero del mundo".

Y su esposa Mandinha mostró un video con una tierna reacción de su hijo Santi, de 6 años, que en el partido ante Perú había tenido la chance de salir de la mano de Dibu para el saludo protocolar. "Vos sos el mejor arquero en el mundo", le dice con una voz entrañable mientras se tira sobre la cama imitando a su papá.

### "Se lo debía. Nos salvó en el Mundial. Lo ganó él", dijo Dibu de Messi, tras rescatarlo.

Y sí, es un hecho que todos quieren ser Dibu Martínez. Pasó después de Qatar los clubes se llenaron de camisetas con el número 23 con chicos y chicas que querían imitar al marplatense volando en las tierras árabes y también pasa ahora.

Si hasta Sergio Goycochea, ex arquero de la Selección y hoy comentarista de TV, compartió un video imitando sus movimientos en la cabina de Houston, mientras Martínez se asemejaba a él en el Mundial de Italia 90. El Goyco también atajó ocho penales con la camiseta albiceleste y ganó cinco definiciones, aunque su récord está amenazado.

Dibu parece tener la filosofía de Bob Marley, que decía que su cuerpo no le pertenecía a él, sino al pueblo de Jamaica. Parece que ataja con 25 pares de manos, las de sus compañeros en esta Copa América, y con la fuerza de millones de argentinos que alientan a la Selección.

"Decirle que los amo", lanza mientras empieza a caminar por el largo pasillo que lo sacará de los micrófonos y lo devolverá a su mundo, ese que tanto soñó con ocupar y en el que sigue bailando con brillo propio.■

# Messi y su estado físico: "No tenía ningún dolor muscular pero psicológicamente sentí miedo"

Después de jugar lejos de su nivel los 90 minutos ante Ecuador, el capitán fue muy sincero sobre las consecuencias de su contractura en el aductor.

### **NUEVA JERSEY. ENVIADO ESPECIAL**

Lionel Messi mostró su fragilidad cuando reconoció, tras la clasificación de Argentina en los penales a la semifinal, que psicológicamente tuvo miedo. Allí, en esa zona mixta tan impersonal, mostró su costado más íntimo y se sinceró como nunca lo había hecho sobre cómo se sintió dentro de la cancha al jugar condicionado por una lesión que durante una semana mantuvo su presencia contra Ecuador envuelta en la incertidumbre y que en el partido lo incomodó, tanto que apenas dio 32 toques con la pelota, uno menos que Dibu Martínez.

"Estaba bien antes del partido, no tenía ningún dolor muscular pero psicológicamente sentí miedo los primeros días", admitió Leo, que quiso quedarse en la cancha los 90 minutos y no pidió el cambio, algo que con el análisis del día después puede decirse que fue contraproducente para el equipo.

Pero el capitán no quería faltar. Por eso, había transitado una carrera contra reloj en la que junto al cuerpo médico de la Selección trabajaron a destajo para dejarlo en condiciones de afrontar el encuentro y mantener una estadística brutal que denota el sentido de pertenencia que Leo tiene con la camiseta albiceleste. Es que, desde que quedó en el banco de suplentes en aquellos cuartos de final contra Alemania en el Mundial 2006, nunca más se perdió un duelo de eliminación directa de cualquier torneo grande.

Después del partido con Chile, la recuperación -que incluyó mirar desde el banco el choque con Perú-obligó a un trabajo intenso en la zona afectada, muchas veces de difícil acceso y resolución. Pero el equipo de kinesiólogos de la AFA e incluso uno personal que lo atendió en su casa de Fort Lauderdale, cuando todavía estaban en Miami, lo recuperó. Se entrenó en campo y, aumentando la intensidad los últimos tres días, convenció al entrenador Lionel Scaloni de arriesgarlo, nueve días después de aquella molestia muscular.

El esfuerzo le permitió estar en



Con la pelota, poco. A Messi se lo notó incómodo en el duro partido contra los ecuatorianos. AP



### Messi (20 años) bañando a Yamal (6 meses)

La foto original es del diario SPORT de España. Se ve a Messi de 20 años bañando a Lamine Yamal junto a su madre. La imagen es de diciembre del 2007, cuando la nueva estrella española tenía seis meses. El diario publicaba cada año un calendario solidario en el participaban los futbolistas del Barcelona.

de sus partidos más opacos con la Scaloneta, que encima sufrió a un Ecuador que lo puso en jaque antes de que Dibu se vistiera de héroe en los penales.

En una de esas tantas paradas ante los micrófonos, charló con la cancha, aunque haya sido uno Clarín con las emociones todavía mos tener así el partido", analizó Nueva Jersey. ■

a flor de piel. "La verdad que sufrimos, pero sabíamos que se iba a dar de esta manera, muy igualado, muy trabado, muy dificil de jugar porque Ecuador tiene buenos jugadores, que presionan bien, que son intensos. Así que esperábael rosarino, de 37 años.

Ayer, en el entrenamiento, y después de haber jugado todo el partido con una lesión a cuestas, hizo kinesiología, bicicleta y gimnasio en Houston para recuperarse y buscar revancha el martes en

50 Deportes

### Copa América

# Scaloni no disfruta ni aún cuando está en las semifinales

El entrenador confesó que "no la pasé bien para nada". Y dijo estar satisfecho "porque el equipo está". Y fue positivo con la presencia de Messi el martes.

HOUSTON, EEUU. ENVIADO ESPECIAL

### Diego Provenzano

dprovenzano@clarin.com

Lionel Scaloni mantuvo la compostura de siempre luego de que la Selección argentina consiguiera el pasaje a las semifinales de la Copa América tras el triunfo en los penales sobre Ecuador luego de igualar 1-1 en los 90 minutos. Así y todo el director técnico expresó sus emociones. Y entre ellas, la que sintió por cómo se dio la definición del encuentro. "No hablé con los jugadores todavía, pero yo no disfruté nada. Ganar así no se disfruta. No la pasé bien para nada", reconoció el entrenador.

Esa fue una de las últimas respuestas que dio en el NRG de Houston donde la Selección sonrió tras los penales atajados por *Dibu* Martínez, quien llenó de confianza a sus compañeros luego de que Lionel Messi fallara su remate.

"Estoy satisfecho porque clasificamos y porque el equipo está. Más allá de si se juega bien o mal, el equipo responde y eso es rescatable. Y en los penales sentimos una confianza hacia nuestro arquero", manifestó Scaloni.



El Gran DT. Scaloni se rindió ante Martínez y los penales. REUTERS

Y sobre Martínez expresó: "Lo de Emiliano es... Ya no hay palabras. No sólo las roza o las saca las pelotas en los penales sino que las ataja. Se siente el ruido cuando las ataja. Es impresionante".

El pujatense también hizo referencia a Messi y a cómo se sintió durante el partido tras la lesión que lo marginó del encuentro con Pe-

### **SEMI DE ALTO VOLTAJE**

### Brasil, sin Vinicius, ante el Uruguay de Bielsa

Hoy se conocerán a los otros dos semifinalistas. El plato fuerte del día comenzará a las 22 en el Allegiant de Las Vegas donde se enfrentarán Brasil y Uruguay, dos de los principales candidatos al título. En el 80° capítulo de su histórica rivalidad se enfrentarán ambos adversarios que llegan en diferentes situaciones. El pentacampeón mundial parece haber extraviado las señas de identidad de su fútbol y tendrá que resistir el empuje de un Uruguay renovado de la mano de Marcelo Bielsa sin contar con el sancionado Vinicius Jr. A las 19, Colombia partirá como un claro favorito ante Panamá en Phoenix.

rú y que lo hizo llegar con lo justo al duelo con Ecuador.

"A Leo le iba preguntando cómo la llevaba y seguía en la cancha porque me decía que estaba bien. Ángel estaba calentando por las dudas", contó. Y agregó: "Creo que Messi terminó bien; no creo que tenga problemas para jugar las semifinales".

De todos modos se puso incómodo cuando le consultaron por el rendimiento de Messi en relación a lo que brindó el equipo. "El análisis se hace global. No podemos separar nunca. Por lo menos desde que estamos acá no separamos nunca las actuaciones individuales de las colectivas", aseguró.

Y en cuanto al trámite del encuentro, Scaloni analizó: "El partido sabía que iba a hacer así. En el trámite del primer tiempo lo del equipo fue bueno más allá de que no se sintió cómodo. Al final fue un

### Se puso incómodo cuando le preguntaron por el rendimiento de Messi.

juego de ajedrez; ellos hicieron su juego y nos complicaron".

Y añadió: "Pudimos hacer un gol más si hubiéramos estado finos en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo estuvo cortado. Fue un partido muy difícil. Entre lo negativo tengo muchas cosas en la cabeza y tengo que verlo de nuevo; siempre hay cosas por mejorar".

Por último le dio mucho valor a la clasificación. "Estamos en las semifinales y es un valor muy bueno, sobre todo por el juego que se está viendo de las selecciones. En fútbol los partidos hay que jugarlos y Ecuador demostró que está en un buen nivel", afirmó.

# Canadá será el rival de la Selección el martes en Nueva Jersey

ARLINGTON, EE.UU. ESPECIAL

La Selección ya conoce a su próximo rival en la Copa América. El martes, en el MetLife de Nueva Jersey, Argentina buscará clasificarse para la gran final del 14 en Miami ante Canadá, que venció por penales por 4 a 3 al ascendente Venezuela de Fernando Batista tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular.

Los jugadores argentinos repiten una y otra vez que no hay rivales fáciles, que cualquiera puede complicar, que no hay que dormirse, pero lo cierto es que cualquiera hubiera firmado que Canadá fuera el equipo que toque. Los dirigidos por Jesse Marsch, el entrenador que había sucedido a Marcelo Bielsa en Leeds a principios de 2022, convirtieron anoche apenas su segundo gol en el torneo: empezaron con



gol en el torneo: empezaron con El tiro del final. Koné engaña a Romo y decreta el éxito por penales. AP

una derrota por 2-0 ante Argentina, luego vencieron por la mínima a Perú (1-0) y en la última fecha les bastó un empate (0-0) ante Chile para aegurarse el segundo puesto del grupo A.

Llegó de punto para jugar con Venezuela, que había cerrado la primera fase con el puntaje ideal tras vencer a a Ecuador (2-1), México (1-0) y Jamaica (3-0), pero anoche mostró una versión muy mejorada en el AT&T de Arlington. Especialmente en el primer tiempo, el conjunto canadiense ejerció un dominio apabullante sobre su rival.

Jacob Shaffelburg, aquel que le metió un doblete a Inter Miami con la camiseta de Nashville SC en la Copa de las Ligas e hizo sufrir al equipo de Messi, marcó el 1-0 a los 13 minutos: anticipó dentro del área y convirtió en gol un jugada gestada por la derecha por Jonathan David.

Shaffelburg se movió por el centro del ataque y, a pura velocidad y desequilibrio, no lo pudieron encontrar.

Canadá no lo pudo liquidar en el dienses, que lo sentenciaron. ■

primer tiempo. Un remate de media distancia del propio Shaffelburg que salvó el arquero Rafael Romo y una jugada en la que por centímetros Cyle Larin no llegó a empujar la pelota dentro del área chica, fueron más claras. Y lo pagó.

Y así, como muchas veces sucede en el fútbol, la historia comenzó a cambiar en el complemento. Venezuela se reencontró con la idea de Batista, se pareció más al equipo de los primeros partidos y llegó al empate. Le costó encontrarlo, pero fue Salomón Rondón, su goleador histórico, el que le solucionó todos los problemas. El ex River, de contraataque, vio a Crépeau adelantado y definió por arriba desde unos metros adelante del círculo central. Un golazo inolvidable. a los 19 minutos

Canadá tuvo sus chances para ganarlo y Venezuela también contó con las suyas en el final, pero terminó en una imprecisa definición por penales. Fallaron cinco de los 12 ejecutados y los que finalmente sacaron ventaja fueron los canadienses, que lo sentenciaron. CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024 **Deportes** 51

### **Fútbol local**



La versión de Moretti. El titular de San Lorenzo habló por primera vez sobre un tema que preocupa y mucho a los fanáticos del club.

El presidente del Ciclón rompió su silencio sobre el caso que sacude al fútbol argentino y que terminó en una denuncia penal por estafa en su contra.

# Moretti y el escándalo por el pase de Reali: "San Lorenzo no falsificó ningún documento"



### Nahuel Lanzillotta

nlanzillotta@clarin.com

La denuncia de Daniel Vila, presidente de Rivadavia de Mendoza, por estafa contra Marcelo Moretti, su par de San Lorenzo, por la operación de Matías Reali estalló como una bomba en el fútbol argentino, minutos después de que el delantero de 27 años que fue comprado por el Ciclón en 1,8 millón de dólares hiciera su debut en un amistoso de pretemporada en Uruguay.

Vila, abogado y dueño del Grupo América, acusó y denunció penalmente a Moretti de no completar el pago y, lo más grave, de haber falsificado un comprobante de transferencia bancaria. En San Lorenzo hubo silencio mientras el escándalo crecía. Recién este jueves, la municado oficial en el que admitía una fallida transferencia e informaba que buscó realizar una segunda pero que la cuenta de destino ya estaba inhabilitada.

En Mendoza se muestran inflexibles y exigen que Reali vuelva porque -dicen- la operación fue cancelada. ¿Cómo seguirá esta historia? ¿Qué pasó en realidad? ¿Por qué San Lorenzo no pagó? Quien está responde es el propio Moretti, que atendió a Clarín para hablar por primera vez sobre el tema.

### -¿Qué fue lo que sucedió con la transferencia?

-San Lorenzo cumplió con el primer pago que fue de 500 mil dólares. Fueron llevados en efectivo el viernes a última hora a America TV. El resto eran US\$ 600 mil que había que transferir a una cuenta en dólares de Argentina. La última parte eran US\$ 800 mil en 12 cuotas. La transferencia de 600 mil tenía que ser en una cuenta en Arinstitución de Boedo emitió un cogentina y lamentablemente San -Para que quede claro, ¿la cuenta

Lorenzo tiene su cuenta en dólares en Argentina bloqueada por la Unidad de Información Financiera, esto es por la gestión anterior. Estamos trabajando para desbloquearla. Por eso mismo debimos hacer esa transferencia a través de una entidad financiera. La misma resultó fallida, como todo el mundo sabe. San Lorenzo siempre tuvo el dinero para afrontar este pago.

### -Vila hizo una denuncia penal por estafa, ¿qué decis sobre esto?

-En su lugar hubiese reaccionado de la misma forma. Internamente vamos a tomar las medidas necesarias para averiguar qué sucedió. San Lorenzo siempre tuvo voluntad de pago y tuvo buena fe en la ejecución del contrato. Y quiero pedirle disculpas a Independiente Rivadavia y a su presidente.

### -¿San Lorenzo falsificó el comprobante de transferencia?

 No, San Lorenzo no falsificó ningún documento.

### desde la cual se hizo la supuesta primera transferencia no era del club sino de una financiera?

-No, la cuenta no era del club. Tuvimos que hacer la transferencia a través de una entidad financiera.

### -¿Entonces de dónde salió ese comprobante trucho?

 -Tal como muestra el comprobante, la transferencia estaba hecha a cuenta y orden de San Lorenzo pero no en nombre de San Lorenzo. Por eso también San Lorenzo es uno de los perjudicados.

### -Se habló de que un grupo inversor pondría el dinero por Reali a cambio de porcentajes de jugadores, ¿esto fue así?

-Estamos haciendo un gran esfuerzo para reconstruir al club y evaluar esa posibilidad sería volver al vaciamiento.

### -¿Intentaste comunicarte con Vila o alguien del club?

-Sí, apenas fuimos notificados de que la transferencia no había llegado automáticamente intentamos en el lugar que se merece. ■

ponernos en contacto con el club para evaluar otra forma de pago. Siempre demostramos voluntad de pago y de buena fe en la ejecución del contrato.

### -Vila sostiene que el jugador debe volver a Mendoza.

-Reali tiene contrato firmado con el club y su voluntad obviamente es la de jugar en San Lorenzo. Acá el problema fue el pago y San Lorenzo lo va a cumplir. Estamos trabajando para terminar con este tema lo antes posible.

### -¿Hablaste con Reali?

-Estoy en pleno contacto con él y su deseo es jugar en San Lorenzo. Sigue realizando la pretemporada en Montevideo con el plantel. Está muy contento, el otro día fue su debut y lo hizo muy bien. Seguramente va a jugar en San Lorenzo.

### -¿Qué pasará si Independiente Rivadavia mantiene su postura de cancelar la operación?

-Estamos asesorándonos con Agremiados para que el jugador continúe entrenándose con el plantel hasta que el problema se solucione, que será el lunes o martes.

### -San Lorenzo dice que intentó hacer la transferencia el jueves pero no pudo porque la cuenta estaba inhabilitada. ¿Por qué demoró tanto en intentar una segunda transferencia?

-En primer lugar, San Lorenzo tuvo que recuperar el dinero. El martes y miércoles estuve en Uruguay con el plantel y el jueves fui a la sede central del Banco Macro junto con el tesorero y ante escribano público para hacer el depósito en la cuenta a nombre de Independiente Rivadavia que estaba indicada en el contrato.

### -¿Por qué San Lorenzo tardó en salir a aclarar lo sucedido ante una acusación tan delicada?

-Porque primero intentamos realizar el pago para asegurarnos al jugador. Lo más importante es defender el patrimonio del club. Y, mientras tanto, averiguar qué fue lo que realmente sucedió. La situación es delicada y lo que siempre primamos es el cuidado de los recursos y el patrimonio del club. En este caso lo son tanto el jugador como el dinero para afrontar el pago.

### -El club está inhibido y debe levantar deudas por 2,8 millones de dólares. ¿Puede registrar contratos nuevos?

-Los contratos se firman y se registran. Firmar se puede, pero registrarlos para que estén a disposición del DT para partidos oficiales... No podrán jugar hasta que no estén levantadas las inhibiciones. Estoy seguro de que se van a levantar para el inicio del torneo. Son por US\$ 2,8 millones. Tal cual lo hicimos en enero, cuando eran de 1,8 millón. Pudimos hacerlo en tiempo y forma. Asumimos hace seis meses y encontramos un club totalmente destruido y devastado. Con tiempo y con gestión lo vamos a poner

CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024 Deportes

### Rugby



Doctor Contepomi. Felipe es médico, pero hoy la ovalada lo tiene ocupado a tiempo completo. En agosto cumplirá 47 años, no usa redes sociales y escucha rock nacional. MAXI FAILLA



MENDOZA, ENVIADO ESPECIAL Luciano Bottesi

lbottesi@clarin.com

Felipe Contepomi está igual para cualquiera que lo recuerde con la cabeza afeitada. En agosto cumplirá 47 años y podría volver a ponerse el mismo talle de la camiseta de Los Pumas que usó en 87 test matches entre 1998 y 2013, hasta que volvió a Newman tras varias temporadas en Europa. Recibido de médico en Irlanda después de comenzar los estudios en Buenos Aires, la ovalada le demanda tiempo completo. Cuando se dio cuenta de que no miraba los partidos como entretenimiento sino que tenía un ojo clínico, se convirtió en entrenador. Estuvo con Argentina XV, Jaguares y los backs del Leinster irlandés. De allí a Los Pumas como ayudante del australiano Michael Cheika y hoy es el coach principal de la Selección argentina de rugby.

No utiliza redes sociales y hay una buena cantidad de horas que no se las dedica a la pantalla. Escucha rock argentino - "es la influencia de Bebe", dice sobre su hermano- y enumera una playlist que incluye las bandas de los '80 y los '90 y alguna de la primera hora del nuevo milenio. Y comienza la charla con Clarín.

### -¿Estás en el lugar que alguna vez soñaste estar o en el lugar donde te llevó el camino?

- Creo que es más eso: un lugar que me llegó, tal vez más rápido de lo pensado, pero para el que uno se va preparando. Las oportunidades llegan o no, pero uno tiene que estar preparado para poder tomarlas.

### -La característica saliente de Cheika fue la "preparación mental". Si eso se logró, ¿qué sigue?

-Michael me entrenó en Leinster y en Stade Francais. Hoy sigo mucho en contacto con él porque es muy interesante su forma de evaluar las situaciones y de pensar opciones. Es un tipo ganador y transmitió una mentalidad ganadora. Nosotros queremos tomar eso y evolucionar para tratar de llegar a otro nivel. Ojalá sigamos en esa vía.

### -¿Qué visión querés transmitir?

-Filosóficamente, por decirlo de al-

guna manera, siempre me sentí muy identificado con la forma de sentir y vivir el rugby de Michael. Tenemos un pensamiento en común: a la pasión, la energía, esa garra argentina que tenemos y que nos caracteriza, agregarle más excelencia y consistencia, lo que nosotros llamamos grandeza. Y aprender a volver de las dificultades, que es la fortaleza mental.

### -¿Eso sería bajar la efervescencia de "lo latino"?

-Yo no veo la pasión como algo malo. Al contrario, para mí es una característica. Lo que ocurre es que si uno se pasa, se te puede transformar en algo contraproducente. A mí la palabra "controlar" no me gusta mucho porque la asocio a reprimir ciertas emociones. Una pa-

El seven es muy distinto por espacio, tiempo y técnicas. Para mí Argentina tiene el mejor equipo del mundo".

labra que me gusta más es "autorregular". Pero la pasión del argentino, la pasión del latino, es una característica que tenemos que hacerla un punto diferencial. Y que no se vuelva contraproducente porque te pasaste de rosca. Quiero decir que no es solo con pasión y con garra, sino que hay que conseguir excelencia y consistencia. Todo te lleva a lo ideal.

### -¿Por eso sumás al staff a un extranjero (el entrenador de ataque neozelandés Kenny Lynn)?

-Sí. Creo que la diversidad es importante. Una mirada de alguien extranjero, especialmente en grupos grandes donde no es tan lineal la solución o la respuesta, sino que es más integral. Por eso también dentro de nuestro grupo soporte hay algunos que vienen del atletismo y otros del tenis. Esa diversidad trae distintos puntos de vista, enfoques, soluciones que por ahí uno solo las piensa como un agujero negro que no puede ver.

### -¿Siempre apelaste a la diversidad de pensamientos o criterios o los incorporaste de grande?

-Lo fui aprendiendo. Como jugador, tenía una mentalidad más rígida: para mí había una forma sola de jugar al rugby. Y hoy como en-

trenador te digo: "No, hay muchas formas". El buen rugby no sólo es el dinámico. Por ahí a un equipo le conviene el dinamismo y a otros no. El juego de Sudáfrica no es el que más me gusta ver, pero si yo entrenase a Sudáfrica, posiblemente jugaría bastante parecido a lo que juega porque es efectivo por su calidad de jugadores. No le voy a enseñar a un sudafricano a jugar al espacio: ¡que vaya por el medio que te va a partir! Que se preocupen por frenarlo al sudafricano. Antes yo por ahí decía: "No, está mal, tiene que correr". ¿Y por qué va a correr si te pasa por arriba?

### -¿El deseo de la conquista de un título con Los Pumas se presenta en tus instancias de corto, mediano y largo plazo?

-A ver cómo lo explico, porque la gente pone etiquetas, ¿viste? Yo juego para ganar. No conozco a nadie en el alto rendimiento que juegue para perder. Creo que la forma para ganar consistentemente es focalizándose en el proceso que uno cree que es correcto. Y en eso está mi foco. Si eso después me trae un campeonato, sería buenísimo y espectacular, pero el resultado no depende de eso. Ahora, si yo voy a ir a buscar nada más que resultados,

Deportes 53

### "TODOS SON SELECCIONABLES"

### ¿Qué pasará con los históricos no convocados?

El último Mundial de rugby que jugó Felipe Contepomi fue el de 2011, en el que debutaron Agustín Creevy y Nicolás Sánchez, los únicos que superaron 100 partidos con Los Pumas. Si llegara a tenerlos en cuenta para Australia 2027, serían los primeros en competir en cinco ediciones. Sin embargo, no los convocó ni al camp de Londres ni a los amistosos de julio.

"Es un ciclo mundialista nuevo, aunque forme parte de un proceso que continúa. Entonces atendemos las necesidades a corto, mediano y largo plazo. No es que tenemos el Mundial en 12 meses. Ellos saben que la pauta principal es cómo están jugando-explica-. Pero yo no dejo de lado sus historias en la Selección. Hablé con Agus, Nico y Juan (Imhoff) y son los primeros que entienden. Nada es excluyente, pero sí tienen que estar jugando a buen nivel para tener la posibilidad de llamarlos".

El entrenador asegura que llamó a cada jugador que no convocó, pero a nadie le dijo que jamás lo convocaría. "Yo no soy dueño del destino de nadie", comenta en la entrevista con Clarín.

"Michael no hacía la lista solo ni yo me siento un día y pienso en 32 jugadores para llamar. Acá hay un consenso con los entrenadores. Ahora la única diferencia es que la última decisión es mía", explica. ¿Mira Contepomi jugadores más allá del universo de informes de la UAR? "Todo argentino con pasaporte al día es seleccionable", es su frase de cabecera.

"En Argentina hay un camino al profesionalismo que está cada vez más marcado, por suerte. Eso no significa que alguien que no haya entrado en ese camino desde los 17 años no llegue o no pueda llegar. Son las excepciones, sí, porque realmente el grosor de los jugadores que vienen son del sistema de alto rendimiento. Pero siempre estoy atento porque hay algunos que despiertan tarde y algunos se enganchan más tarde. Todos son bienvenidos", asegura con pensamiento amplio.

Y concluye con su análisis sobre cuatro jugadores en particular: "Francisco Gómez Kodela sigue en carpeta y puede estar jugando en julio si algo sucede (con algún convocado). Facu Isa dijo que estaba cansado y lo respeto, pero volvimos a charlar y me dijo que quería estar y vuelve a estar dentro de nuestro seguimiento. Yo no voy a obligar a nadie a venir. Son tan personales esas decisiones que no están ni bien ni mal. Y en otro orden, nunca estuvo en duda Santi Carreras como apertura y Julián Montoya será el capitán".

por ahí logro uno, pero es muy difícil lograr consistencia.

### -Hay un título periodístico remanido: "Los Pumas, cerca de la hazaña" ¿Qué pensás que falta para que el título sea otro?

-Me gustaría sacar la palabra "hazaña" del vocabulario de Los Pumas. Y eso solo se logra cuando sos consistente. Los Pumas estadísticamente estuvieron en el séptimo, octavo o noveno puestos en los últimos 15 años. Creo que la única vez que se rompió un poco fue en 2007, cuando te acercaste al cuarto. No por el Mundial, sino porque se había ganado ante Inglaterra y otros partidos en el año anterior. Para poder estar dentro de los cuatro mejores regularmente, debés ser consistente y conseguir no hazañas sino entender que el laburo correcto te lleva a buenos resultados. A veces nos autoboicoteamos con el pensamiento cuando decimos que es una "hazaña". Me encantaría en un futuro ponernos 50 y 50 con Australia, Inglaterra, Gales... Que no haya un favorito, que generalmente es el otro. Ser consistente hasta que podamos ser favoritos y hacernos cargo de ese favoritismo.

-¿Cuando asumiste este rol, no pensaste que podías poner en

### juego tu trayectoria como Puma?

-No hago cosas por reconocimiento sino por convicción. Mi responsabilidad es con las personas cercanas: familia, amigos y, en este caso, los jugadores. No tengo control sobre lo que se opine de afuera. No tengo redes. No me interesa leer lo que dicen de mí o de otro. A mí no me va a definir alguien de afuera. A mí me definen mis actos, siendo consecuente con mis pensamientos, palabras y acciones.

# -¿Cómo pensás el Mundial 2027? -Te soy sincero: hoy me queda muy lejos. Soy más de ir en la planificación más inmediata. Hoy mi detalle está puesto en esta "ventana" y después vendrán el Championship (desde agosto) y (la "ventana" de)



noviembre.■

Mi ídolo deportivo de chico fue Maradona. Hoy veo a Messi como lo que es: grandeza. Es el más inspirador y lo admiro".

# Un equipo con figuras, frente a un rival con más chapa que apellidos

Sólo uno de los titulares argentinos no jugó el último Mundial. Desde las 16, Francia los espera en Mendoza.



Titular. Mateo Carreras, en el último entrenamiento. PRENSA UAR

### Francia Argentina Martín Bogado Léo Barré Bautista Delguy Théo Attissogbe Matías Moroni Émilien Gailleton Jerónimo de la Fuente Antoine Frisch Mateo Carreras Lester Etien Santiago Carreras Antoine Hastoy Gonzalo Bertranou Baptiste Serin Joaquín Oviedo Oscar Jegou Marcos Kremer Jordan Joseph Pablo Matera Judicaël Cancoriet Lucas Paulos Baptiste Pesenti Matías Alemanno Hugo Auradou Eduardo Bello G.H. Colombe Julián Montoya Gaëtan Barlot Thomas Gallo Jean-Baptiste Gros E: Felipe Contepomi E: Fabien Galthié

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza). Árbitro: Chris Busby (Irlanda).



### MENDOZA. ENVIADO ESPECIAL

Cuando el irlandés Chris Busby pite el inicio a las 16 en el Malvinas Argentinas, Los Pumas y Francia jugarán hoy por 54° vez en su historia, la primera en Mendoza. Así comenzará el ciclo de Felipe Contepomi al frente del seleccionado argentino de rugby.

Los elegidos para el debut dan cuenta de una continuidad del trabajo del australiano Michael Cheika: solo uno de los titulares no estuvo en el Mundial y, más allá de algunas ausencias de ese grupo, hay apellidos que también formaron parte de las convocatorias de Cheika, aunque se hayan perdido la Copa del Mundo.

Acaso en el banco están las apuestas que llevan el sello de Contepomi: dos que todavía no tienen recorrido en Los Pumas. Franco Molina es un segunda línea con presente en Dogos XV, la franquicia cordobesa de la UAR para el Super Rugby Américas, y Bautista Pedemonte, quien a diferencia del cordobés nunca había estado siquiera como invitado en alguna concentración.

El equipo de Contepomi, que no a un XV muy renova cambia capitán y sostiene a Julián al que jugó el último l Montoya, tendrá el regreso de Papocas de sus figuras.

blo Matera, que no pudo completar el Mundial por una grave lesión. La "novedad" será Bautista Delguy, quien no fue tenido en cuenta por Cheika en la lista final y vuelve como titular.

Además del capitán Montoya y Matera, la primera muestra de Contepomi cuenta con los históricos Matías Alemanno, Marcos Kremer, Gonzalo Bertranou, los Carreras (Santiago y Mateo), Jerónimo de la Fuente y Matías Moroni. Un equipo fuerte con muchas figuras y descanso para otras, ya que casi todos después del Mundial se incorporaron a sus clubes del hemisferio Norte.

Eso explica las ausencias de Juan Martín González, Lucio Cinti, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Tomás Lavanini y Guido Petti, principalmente.

Entre los "nuevos pero viejos" se encuentran Tomás Albornoz, Lucio Sordoni y Matías Orlando y de estos tres, el primero será quien le dará competencia a Santiago Carreras con la "10".

Más elocuente fue Fabien Galthié, quien continúa al frente de Francia y presentará en Mendoza a un XV muy renovado respecto al que jugó el último Mundial, con pocas de sus figuras. "Puede ser que algunos de los jugadores habituales no estén, pero para nosotros sí son habituales porque los vemos rindiendo al máximo nivel todos los fines de semana", analizó Contepomi.

"Francia es un equipo de calidad y presenta jugadores que van a querer aprovechar su oportunidad. No nos focalizamos en nombres sino en lo que es Francia, que hace mucho que está entre los cuatro primeros del ranking. Vamos a enfrentarnos con ese equipo, con Francia, más allá de los nombres", sostuvo el entrenador argentino en la última conferencia de prensa.

Con la persecución de un triunfo-el primero fue en Ferro el 22 de junio de 1985-, Contepomi dará el primero de los tres pasos previstos en esta "ventana" de julio, que se completará con la revancha ante Les Bleus del sábado próximo en Vélez y, siete días más tarde en Maldonado, ante Uruguay.

El nuevo entrenador dará comienzo a su era y a la vez a un recambio de Los Pumas que será gradual, ya que en su primera convocatoria la mayoría de los nombres ya fueron pronunciados por Cheika. Para el Mundial de Australia 2027 falta muchísimo... Deportes CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

### **Automovilismo**



Veloz. Franco Colapinto siguió las indicaciones que le daban desde el box de Williams en Silverstone. REUTERS

A correr. El argentino hizo historia en la Fórmula 1. @FRANCOLAPINTO

# Colapinto disfrutó una sólida primera vez en la Fórmula 1

A los 21 años, el argentino hizo historia al manejar un Williams en la práctica en Silverstone. "Quiero estar acá un par de años y éste es el camino", avisó.

SILVERSTONE, INLGATERRA. ESPECIAL

Franco Colapinto grabó ayer su nombre en la historia grande del automovilismo argentino al subirse a un auto de Fórmula 1 en la primera práctica del Gran Premio de Gran Bretaña, a bordo del Williams con el número 45.

La escudería británica eligió a Colapinto, de 21 años, quien esta temporada debutó en la Fórmula 2 y es miembro de la Academia Williams, porque lo ve con proyección y conoce el emblemático circuito de Silverstone.

"Bien y limpio", le dijeron una vez que detuvo la marcha del Williams en la zona de boxes. La respuesta de Colapinto a través de la radio fue de puro agradecimiento: "Estoy feliz. Pude disfrutar. Creo que gané confianza a medida que pasaban las vueltas. Gracias a ustedes, es un gran momento para mi carrera".

Ya abajo del monoplaza, el argentino dijo unas palabras para las redes sociales de Williams: "Fue increíble. Es un gran momento. Disfruté cada vuelta, cada giro. La primera práctica de F1 solo pasa una vez en la vida y sentí que hice lo mejor que pude. Sentí que había muchas cosas sobre la mesa y no pude maximizar algunos giros, algo que fui mejorando con el tiempo".

Y añadió: "Estoy simplemente encantado por la oportunidad que Williams me dio y el apoyo que recibí del equipo. Fue de otro nivel. Estoy muy orgulloso".



Estoy feliz, disfruté y es un gran momento para mi carrera. Estoy encantado con la oportunidad".

Además, hizo un guiño a lo que podría venirse en un futuro. "Necesito seguir trabajando. Quiero estar acá en un par de años y creo que éste es el camino. Gracias Williams por la oportunidad y sigamos para adelante".

Colapinto había comenzado con problemas para maniobrar con comodidad. Todo eso cambió cuando empezó a moverse al lado de Verstappen, Hamilton y el resto de los monstruos. Fue de menor a mayor, acatando las órdenes de su equipo, que le iba pidiendo que hiciera una vuelta rápida y otra más lenta, regulando en tramos y respetando el trabajo de sus colegas.

Los tiempos cronometrados fueron lo de menos: para el piloto argentino se trató de una experiencia de aprendizaje, para pulir movimientos propios de la Fórmula 1 como el ingreso a boxes, la lectura de sectores y los sorpassos a 200 y 300 kilómetros por hora.

Sin embargo, los cronómetros también le dieron motivos para sentirse orgulloso a Franco: cumplió 24 giros y marcó una vuelta rápida de 1m29s078, a 1s658 de Lando Norris, el más rápido, y a sólo 429 milésimas de Alexander Albon, piloto oficial de la escudería Williams junto a Logan Sargeant.

Tras su inolvidable experiencia en la Fórmula 1, Colapinto regresó a la Fórmula 2 con la clasificación a la carrera Sprint de hoy y de la principal de mañana.

El argentino se adaptó rápidamente al MP Motorsport y terminó marcando el cuarto mejor tiempo, a 343 milésimas del francés Isack Hadjar, quien en la Fórmula 1 se dio el gusto de manejar el Red Bull de Sergio Pérez. La Sprint será hoy a las 9 en Silverstone, mientras que la carrera principal será mañana a las 6 de la Argentina. ■

### La libreta de polideportivo

Básquetbol

### Instituto-Boca, la final de la Liga Nacional

Hoy a las 22.10 comenzará la final de la Liga Nacional de básquetbol. En el estadio Ángel Sandrín, Instituto de Córdoba recibirá a Boca en el primero de los partidos de una serie al mejor de siete encuentros. La Gloria eliminó a Ciclista Olímpico cuenta con la ventaja de la localía porque finalizó segundo en la etapa regular y Boca pasó a Quimsa en la semi. y la AMB.

Boxeo

### Martínez va por una hazaña en Japón

Fernando "Puma" Martínez quiere sumarle un capítulo más a las grandes hazañas del boxeo argentino en Japón, tal como lo hicieron Pascual Pérez, Horacio Accavallo y Nicolino Locche. Mañana a la mañana peleará en Tokio ante el local Kazuto Ioka por los títulos de peso mosca de la FIB Ciclismo

### Evenepoel ganó la primera contrarreloj

El belga Remco Evenepoel ganó la séptima etapa del Tour de Francia, la primera contrarreloj (25 kilómetros), que finalizó en Gevrey-Chambertin. El esloveno Tadej Pogacar pudo conservar el maillot amarillo como líder, a 33 segundos del belga, a 1m15 del danés Jonas Vingegaard y a 1m36 del esloveno Primoz Roglic. res con tres tantos.

Waterpolo

### Victoria de Argentina

Argentina se recuperó de la derrota ante Brasil y derrotó a China por 14 a 13 en su primer partido de la segunda fase del Mundial Sub 18 que se disputa en el Parque Roca. Tras un comienzo en desventaja, el seleccionado se recuperó y terminó imponiéndose. Adriano Mazzoni y Bautista Calcagno fueron los goleadoDeportes 55

**Tenis** 

# Sinner y Alcaraz siguen adelante aunque por caminos muy diferentes

El número 1 cedió siete games y el ex número 1 ganó en cinco sets. Podrían encontrarse en semis de Wimbledon.

### LONDRES, INGLATERRA, ESPECIAL

La lluvia -muy intensa en la primera parte del día-fue la gran protagonista de la jornada en Wimbledon porque forzó a cancelar muchos partidos y a suspender algunos más que ya habían empezado y deberán completarse hoy si lo permite el tiempo porque el pronóstico indica que los chaparrones podrían seguir en el All England durante el fin de semana. Pero el agua no perturbó la acción de las dos canchas principales que cerraron sus techos y regalaron interesantes partidos. Entre ellos, el esforzado triunfo de Carlos Alcaraz, defensor del título, y la cómoda victoria de Jannik Sinner, número 1 del mundo.

El español, reciente vencedor en Roland Garros, tuvo que correr de atrás ante el estadounidense Frances Tiafoe y necesitó cinco sets para anotarse su tercera victoria en el torneo. Fue por 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (7-2) y 6-2 para meterse en los octavos de final.

Alcaraz perdió el primer set entregando por primera vez un parcial en el torneo pero, fiel a su estilo, combinando talento y mentalidad ganadora, se llevó el segundo capítulo con mucha solidez. Sin embargo Tiafoe pareció estar lo suficientemente enfocado como para debilitarlo dado que volvió a ponerse al frente en el tercer parcial. Ya en el cuarto Alcaraz sacó 4-4 y 0-30 y puso en riesgo su continuidad. Pero allí pareció tomar las riendas definitivas del partido, logró recuperarse y estiró la definición a un tie break en el que mostró su jerarquía apabullando a su rival. Ya el quinto capítulo fue un trámite para el tercer jugador del mundo quien definió la historia con contundencia y sin dejar dudas.

"Jugué un gran tenis pero fue un partido apretado. Siempre es un desafío jugar contra Frances. Es un jugador de mucho talento y volvimos a ver hoy que merece estar arriba y luchar por grandes cosas. Ante él se me hace complicado adaptar mi juego, encontrar soluciones y ponerlo en problemas, pero estoy muy feliz por cómo acabé el partido. Lo único que pensaba



### El desahogo de Raducanu

Emma Raducanu, la gran esperanza británica, volvió a aprovechar la inercia de la cancha central para imponerse a la siempre decepcionante en los Grand Slams, la griega Maria Sakkari, por 6-2 y 6-3. Sakkari cometió 31 errores no forzados en una hora y 32 minutos.

era 'OK, luchá una pelota más'. Sólo pensaba en la pelota siguiente y en el tie break me dije a mí mismo que tenía que ir por la victoria definitivamente", analizó Alcaraz.

Consumada la victoria celebró con el gesto característico de Jude Bellingham, el futbolista inglés de Real Madrid, club del que es hincha. "Estamos en Londres, en In-

# El agua no perturbó la acción de las dos canchas principales.

glaterra. Me salió solo, no lo había pensado antes del partido. Pero una gran victoria merece una gran celebración", aseguró cuando lo consultaron sobre el tema.

En el cierre de la jornada en la cancha central el italiano Sinner venció con autoridad al serbio Miomir Kecmanovic por 6-1, 6-4 y 6-2. El resultado habla por sí solo de lo firme que está el campeón de Australia para buscar su primer título en el torneo más importante del mundo.

"Me siento feliz, obviamente. Fue dad".■

un día muy largo hasta que pude salir a jugar. Estoy muy contento, por supuesto, por haber terminado en sets corridos. Me sentí mucho mejor en la cancha así que estoy contento con mi rendimiento", dijo Sinner.

"Seguimos trabajando día a día con mi equipo porque no se trata sólo de este torneo sino también de los torneos futuros. Obviamente trabajamos mucho en los entrenamientos. Si no me siento cómodo en los entrenamientos, es imposible que consigas jugar bien en el partido así que estamos trabajando para mejorar. También hago mucho gimnasio para fortalecerme físicamente", sostuvo.

Por último le preguntaron si había visto algo del triunfo de Alcaraz, con quien podría encontrarse en una hipotética semifinal ideal. Y confirmó: "Vi un poco del partido. Fue un encuentro muy bueno, de alto nivel. Carlos subió el nivel en el tie break del cuarto set, luego jugó un par de puntos mejor en el quinto y se acabó el partido. Fue un gran partido, entretenido de ver. Estuve mirando bastante, en realidad"

El entrenador es clave para el jugador que conmueve al All England.

# Comesaña y la charla técnica que le permitió convencerse



### Javier Frana

Ganador del bronce olímpico en 1992 y de tres títulos en single y siete en dobles. "En el tenis se suele perder más de lo que se gana", dijo Roger Federer. Y contó que de todos los puntos que había jugado en su carrera sólo ganó algo más del 50 por ciento. Graficó que entre lo ganado y lo perdido hay una asociación muy difícil de cotejar que requiere una lectu-

ra muy especial. ¿A qué viene la introducción? Muchas veces parece que el éxito ocurre de la noche a la mañana pero es el producto de haber atravesado largos años de trabajo, dedicación y sacrificio. Y si no vale preguntarle a Francisco Comesaña que vive una gran aventura en Wimbledon.

Es su primera experiencia en césped. Antes de ir al All England jugó en Eastbourne. Allí perdió en la primera ronda de la clasificación. Fui testigo de ese partido. Fue su bautismo en una superficie que para él era totalmente desconocida y le costó muchísimo. Pero esa derrota le dio la información necesaria para tratar de trabajar contra reloj y llegar en la mejor sintonía posible a su primer Grand Slam.

El sorteo le dio la posibilidad de enfrentar al ruso Andrey Rublev. Y sintió que era una buena situación para conocer una cancha linda, para jugar y mostrarse, para disfrutar y tener esa vivencia tan especial y particular. Pero también su habilidad, su talento y su enorme capacidad de adaptación le dieron la posibilidad de empezar a acomodarse muy rápidamente y aprovechar las situaciones que se le presentaron en ese primer partido. Ya la historia la sabemos: ganó con un tenis extraordinario y moviéndose como un experto. Así quedó en una muy buena situación porque en su siguiente compromiso debió enfrentar al australiano Adam Walton, 101° del ranking, que no dejó de ser una fantástica chance para acceder a la tercera ronda. Se le dio y la aprovechó en un partido que fue dramático, pero a su vez fantásticamente bien jugado. El mundo del tenis, a la espera de su enfrentamiento de hoy con el italiano Lorenzo Musetti, descubrió así a un nuevo jugador argentino capaz de ser protagonista.

Un gran acierto de Sebastián Gutiérrez, su entrenador, fue apostar a la creencia del jugador, a hacerlo entender y ver que él puede perfectamente desenvolverse en el césped con una gran naturalidad y una enorme capacidad. Pero para eso debía estar absolutamente convencido. ¿Qué hizo Gutiérrez? Le pidió que se describiera cómo le gustaría verse jugar si él mirara un partido suyo por TV. Y él hizo una clara descripción recurriendo a la utilización de su drive con velocidad, pero principalmente habló de su slice, de las subidas, de la frescura para moverse y de animarse a buscar los puntos. Fue el propio jugador el que entiende y ve la película de lo que quiere lograr. Y, cuando eso ocurre, se puede ganar y se puede perder, pero la sensación es que el trabajo estuvo perfectamente realizado. Y así transita Wimbledon, Francisco Comesaña. Será un torneo que nunca olvidará.

56 **Deportes** CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

### Juegos Olímpicos y Paralímpicos

# Los atletas argentinos tuvieron su despedida antes de partir a París

Sánchez Moccia, De Cecco, Garrone y Barreto recibieron la Bandera de manos del presidente Milei en el CeNARD.

### Luciana Aranguiz

laranguiz@clarin.com

Las delegaciones argentinas que competirán en París 2024 tuvieron ayer su despedida oficial en una ceremonia celebrada en el CeNARD. donde Rocío Sánchez Moccia y Luciano De Cecco, quienes serán los abanderados en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, y Hernán Barreto y Constanza Garrone, quienes liderarán el desfile nacional en la apertura de la cita paralímpica, recibieron la Bandera celeste y blanca de manos del presidente Javier Milei.

"Los cuatro abanderados se han ganado este galardón por todo lo



Charla. Milei, con Sánchez Moccia. Al lado, De Cecco. G. RODRÍGUEZ ADAMI

que hicieron y hacen por sus disciplinas y el deporte en general. Y sin duda lo dejarán todo para poder en lo más alto esta bandera que hoy les entrego", afirmó Milei.

En una mañana helada, el grupo de atletas no fue muy numeroso porque muchos viajaron al exterior para competir y prepararse de cara al objetivo más importante.

Leonas y Leones acompañaron a Sánchez Moccia, mientras que Facundo Conte y otros compañeros del seleccionado de vóleibol estuvieron junto a De Cecco. También dijeron presente algunos Pumas 7's, el taekwondista Lucas Guzmán, el pentatleta Franco Serrano y representantes paralímpicos como el nadador Santiago Senestro y las atletas Candela Cerrudo, Antonella Ruiz Diaz y Yanina Martínez, una de las que se animó a "desfilar" con los modelos de la indumentaria oficial que diseñó Le Coq Sportif para los equipos.

"Es un montón todo esto que me está pasando. Ser abanderada era algo que veía como algo increíble, porque siempre había grandes figuras llevando la bandera y no me imaginaba ahí. Es un shock de emociones. Estoy muy feliz. Es un orgullo y un honor muy grande", contó Sánchez Moccia, plata en tro les dedicaron unas palabras a la Londres 2012 y Tokio 2020.

A su turno, De Cecco, bronce hace tres años, reflexionó: "Es un honor, lo más grande que le puede pasar a un deportista amateur. Cerrar una carrera importante en la Selección como abanderado es increíble. No lo pensé, no lo busqué, así que es un reconocimiento a la trayectoria. Estoy muy orgulloso".

Y habló el presente del vóleibol y las dificultades con las que lidian: "Nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Hoy hacemos muchísimo más de lo que en realidad deberíamos poder hacer. Todos los resultados que hemos conseguido en los últimos diez años nos avalan y estamos orgullosos. Vamos con la frente en alto a tratar de conseguir siempre lo inesperado, porque seguro que en Tokio nadie esperaba que ganáramos una medalla. Pero hoy somos los medallistas de bronce.

Varias nombres icónicos del deporte argentino formaron parte de la despedida. Marcos Milinkovic se acercó al CeNARD, Belén Pérez Maurice, tres veces olímpica en esgrima, lideró el desfile de los uniformes, enfundada en una bandera albiceleste, y Gabriela Sabatini, Silvio Velo, Luciana Aymar, Emanuel Ginóbili y Juan Martín Del Podistancia a los atletas.



CLARIN - SÁBADO 6 DE JULIO DE 2024

Legales / Fúnebres



R76

**EDICTOS JUDICIALES** 

EDICTOS

76 OFREC.

EDICTO . El Tribunal de Trabajo Nro 1 del Departamento Judicial de San Isidro a cargo del Dr. Diego Javier Tula, Secretaria única, cita y emplaza por diez dias a DE NICOLA AL-FONSO RENATO para que conteste demanda, bajo apercibimiento de EDICTOS

ciere (arts. 26, 28 y 29 ley 11.653) y ante la omision de comparecer el citado, se le nombrará un Defensor Oficial para que lo represente (conforme art. 341 CPCC y art 63 ley 11.653). San Isidro\_ Junio del

### **Fúnebres**

 Sepelios y Participaciones

χχ

DZIENCIOLSKI, Saúl ZL. Falleció el 4/7/2024. La Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines (AADEJA) lamenta el fallecimiento de de su socio directivo y acompaña a la familia en este momento.



♦ Misas y Funerales

GULEDJIAN, Nora Herminia Falleció el 6/7/2023 Q.E.P.D. A un
año de su viaje de encuentro
con Nuestro Cristo Redentor participamos, los que mucho la extrañamos, la misa que en su
memoria tendrá lugar el 7 de julio de 2024 a las 11hs, en la
Iglesia Armenia ubicada en la
calle Armenia 1353 CABA.



57



### Cómo publicar en Clarín Clasificados

76 OFREC.

### RECEPTORÍAS

tenerla por incontestada si no lo hi-

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

www.clasificados.clarin.com/receptorias

### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

### RECEPTORÍA VIRTUAL

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

# ENCONTRÁ TU PRÓXIMO Okm clasificados.clarin.com



Autos

### **Clarín**grilla

Nº 20.156 En las columnas se leerá un pensamiento de Benjamín Disraeli (1ª parte).

| 1  |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
| 2  |  |   |  |  |  |
| 3  |  |   |  |  |  |
| 4  |  |   |  |  |  |
| 5  |  |   |  |  |  |
| 6  |  |   |  |  |  |
| 7  |  |   |  |  |  |
| 8  |  |   |  |  |  |
| 9  |  |   |  |  |  |
| 10 |  |   |  |  |  |
| 11 |  | Í |  |  |  |
| 12 |  |   |  |  |  |
| 13 |  |   |  |  |  |
| 14 |  |   |  |  |  |
| 15 |  |   |  |  |  |
| 16 |  |   |  |  |  |
| 17 |  |   |  |  |  |
| 18 |  |   |  |  |  |
| 19 |  |   |  |  |  |

### **Definiciones**

1► Hace una cosa de pronto, sin estudio ni preparación alguna; 2 ► Amer. El crepúsculo vespertino; 3►Ant. Exhalación, evaporación de espíritus vitales o de vapores de algunos cuerpos; 4 ▶ Lugar áspero, alto y quebrado, por donde se anda con gran dificultad; 5 > Máquina periférica de las computadoras que sirve para escribir sobre papel; 6 ► Teleférico aéreo formado por sillas suspendidas de un cable; 7 ▶ Apretar el cogote de una persona; 8 Fam. Demasiado blando y poco agradable; 9 ➤ Oscuridad, falta de luz; 10 ➤ Pruebas de idoneidad que se hacen a una persona; 11 ▶ Dispositivo, aparato, instrumento; 12 ▶ Puntualidad, fidelidad en la ejecución de una cosa; 13 ► Relativo a la noche, o que se hace en ella; 14 > Persona que huye de una parte a otra; 15 ► Amér. Mueble, armario o estante pequeño, que se coloca en un rincón; 16 ► Hombre que servía en el Ejército en puestos avanzados, para observar y avisar los movimientos del enemigo; 17 ► Consiente en parte con lo que no desea, a fin de llegar a un acuerdo; 18 ▶ Propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable; 19 ► Levantar el auricular de un aparato telefónico para conseguir la línea que permita la comunicación.

### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - blan - bre - ca - che - ci - co - co - col - cue des - duz - e - e - e - es - flu - fu - ga - gar - ge - go guez - im - im - la - le - lla - lo - me - me - mis - mo mo - ne - nes - nis - no - no - noc - op - pre - pro - qui - ra - ri - ro - ro - sa - si - si - so - ta - ta - ta - te - ti - ti - to - tran - tráns - tud - tur - ve - vi - xá - xac - xión ye.

### Sudoku

Nº 6.849

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Básico |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        |   | 5 | 3 |   |   |   |   |   |
|        |   | 8 |   |   | 1 | 4 | 7 |   |
|        | 2 | 4 |   |   | 8 |   |   |   |
| 1      |   |   |   |   | 7 | 9 |   |   |
|        |   |   |   | 2 |   |   |   |   |
| 4      |   |   | 5 |   |   |   |   | 7 |
|        | 6 |   |   | 3 | 2 | 5 |   |   |
| 8      |   |   |   |   |   | 2 |   | 4 |

|     |   |    |   | 3 |   |   |   | 7  |
|-----|---|----|---|---|---|---|---|----|
|     | 1 |    |   |   |   | 9 | 5 |    |
| 3   |   |    | 2 | 4 |   |   | 6 |    |
| 2   |   |    | 8 |   |   |   |   | 5  |
|     | 7 | 3  |   | 2 |   |   |   |    |
| 1   |   |    |   |   | 4 |   |   |    |
| 8   |   | 9  | 7 |   | 3 |   |   |    |
|     |   |    |   | 8 |   |   | 4 |    |
| - 1 |   | 30 |   |   | 6 |   |   | 10 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| DE FORMA<br>DE CUBO<br>(FEM.)                       | <b>₽</b>                           | FALLECER<br>RELATIVOS           | <b></b>                                   | ELEGANTES,<br>APUESTAS | <b>₽</b>                                     | HACE<br>HOYOS                          | <b></b>                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| CHISTE                                              |                                    | AL MAR                          |                                           | APUCSIAS               |                                              | OBLIGACIÓN                             |                           |
|                                                     |                                    |                                 |                                           |                        |                                              | •                                      |                           |
| TABERNA                                             | <b>&gt;</b>                        |                                 |                                           | MONEDA<br>BÜLGARA      | <b>&gt;</b>                                  |                                        |                           |
| TEMBLABA<br>DE FRÍO                                 |                                    |                                 |                                           | NOMBRE<br>DE MUJER     |                                              |                                        |                           |
| <b>-</b>                                            |                                    |                                 |                                           | *                      |                                              |                                        |                           |
| ANTIGUA<br>CIUDAD<br>GRIEGA<br>PERRO                | <b>*</b>                           |                                 |                                           |                        |                                              |                                        | PROPIOS<br>DE LOS<br>OSOS |
| L>                                                  |                                    |                                 | POCO<br>COMÚN<br>PARTE DEL<br>HUEVO (PL.) | <b>→</b>               |                                              |                                        | +                         |
| APOYES<br>EL PIE<br>SOBRE<br>ALGO                   | PERCIBES<br>SONIDOS<br>LO<br>MISMO | <b>→</b>                        | *                                         |                        |                                              | LIBRO DE<br>LA LEY<br>DE LOS<br>JUDIOS |                           |
| <b>-</b>                                            | +                                  |                                 |                                           |                        | PRONOM.<br>PERSONAL<br>SOBRINO DE<br>ABRAHAM | <b>→</b> ¥                             |                           |
| TÉRMINO<br>DE UNA<br>CARRERA                        |                                    | ATAQUE<br>DE INDIOS<br>INFUSIÓN | <b>*</b>                                  |                        | +                                            |                                        |                           |
| L <b>&gt;</b>                                       |                                    | +                               |                                           | METAL<br>PRECIOSO      | <b>→</b>                                     |                                        |                           |
| PLANICIES<br>SITUADAS A<br>CONSIDERA-<br>BLE ALTURA | <b>→</b>                           |                                 |                                           |                        |                                              |                                        |                           |

### Soluciones

### Sudoku Nº 6.848

### Básico

| 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 |
| 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 |
|   | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 |

### Avanzado

|     | ~* | alla | au | • |   |   |   |   |   |
|-----|----|------|----|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 5  | 8    | 2  | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
|     | 9  | 7    | 3  | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 |
|     | 6  | 4    | 1  | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 |
|     | 8  | 2    | 9  | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 |
|     | 7  | 1    | 5  | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 |
|     | 3  | 6    | 4  | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 |
|     | 4  | 5    | 7  | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 |
|     | 2  | 3    | 6  | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 |
|     | 1  | 9    | 8  | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 |

### Claringrilla Nº 20.155

En amor, lo interesante es la conquista y la ruptura. Mauricio Donnay. Autor

| Ira | mát | ico | par | isin | 0. |   |   |      |   |
|-----|-----|-----|-----|------|----|---|---|------|---|
| 1   | 0   | ٧   | E   | R    | 0  | L |   |      |   |
| 2   | D   | E   | N   | E    | G  | Α | R |      |   |
| 3   | Т   | R   | Α   | Y    | E  | C | Т | 0    |   |
| 4   | F   | U   | М   | Α    | R  | 0 | L | A    |   |
| 5   | C   | R   | 0   | C    | A  | N | Т | E    |   |
| 6   | E   | N   | R   | 0    | S  | Q | U | É    |   |
| 7   | М   | 0   | L   | É    | C  | U | L | Α    |   |
| 8   | P   | R   | 0   | N    | Т  | 1 | T | 0    |   |
| 9   | Q   | U   | 1   | Т    | A  | S | 0 | L    |   |
| 10  | C   | A   | N   | Т    | A  | T | A |      | ١ |
| 11  | S   | 0   | Т   | A    | N  | Α |   |      |   |
| 12  | Α   | L   | E   | L    | U  | Υ | Α |      |   |
| 13  | С   | 1   | R   | С    | U  | L | Α | R    |   |
| 14  | Н   | U   | E   | R    | T  | Α | N | 0    |   |
| 15  | M   | A   | S   | C    | A  | R | Ó | N    |   |
| 16  | В   | L   | Α   | N    | C  | U | R | Α    |   |
| 17  | S   | 1   | N   | G    | Α  | P | U | R    |   |
| 18  | P   | 0   | Т   | E    | S  | Т | Α | D    |   |
| 19  | S   | U   | E   | R    | Т  | U | D | 0    |   |
| 20  | Н   | 1   | E   | L    | E  | R | A |      |   |
| 21  | R   | E   | S   | A    | C  | Α |   | 5.00 |   |

### Solución Autodefinido

Horizontales. Humorada, bar, lev, tiritaba, Cirene, can, raro, oyes, pises, tú, malón, meta, oro, mesetas. Verticales. Cúbica, ídem, marinos, té, morir, yemas, Teresa, galanas, Lot, deber, Torá, cava, osunos.



### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000,00 - Libro Alan Faena: Arquitectura de ser y Arquitectura Horizontal \$ 6.999,90 - N \$ 2.000,00 - Arquitectura \$ 2.000,00 - ELLE \$ 5.500,00 - Preescolar Genios \$ 3.000,00 - Relanz. Cocina en Casa N° 1 \$ 19.999,90 - El Gran libro del Bordado \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 -Relanz. Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardín de Genios \$ 2.300,00 -Relanz. Pastelería en Casa \$ 4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido \$ 1.999,90 -ELLE Decoración \$ 3.500,00 - Relanz. Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$ 11.999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$ 4.999,90 - One Shot Dia del Padre \$ 9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$ 7.999,90 -

### Edición del día

Edición de 112 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 104 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envio para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la pro-

piedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuarí 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

# clasificados.clarin.com

### "Los haberes jubilatorios son de carácter alimentario y asistencial"

Los requerimientos de pago en tiempo y forma de la movilidad de los haberes jubilatorios es anacrónico. Y lo peor es que gobierno tras gobierno, impunemente continúan incumpliendo con un deber y/o responsabilidad prioritario y primordial de jerarquía constitucional, al ser dichos haberes de carácter alimentario y asistencial.

Por lo tanto, es imperioso no seguir repitiendo las mismas historias. Y el Gobierno debería dar una solución genuina y definitiva con una fórmula de movilidad que sea justa, digna y ajustada a derecho (o sea mensual y que se actualice conforme índice de

inflación-como su correspondiente retroactivo).

Con dicha actitud, se saldría definitivamente de la impune inconstitucionalidad que se arrastra de las anteriores administraciones de gobierno. Respetando la movilidad de los haberes de los adultos mayores por tener carácter alimentario y asistencial.

Hecho que sería inconstitucional que el actual Gobierno condicione la movilidad de los haberes jubilatorios al programa de défi-



cit cero. Atento a que en nuestro Estado de Derecho, en nuestro sistema de gobierno Republicano (conforme Arts: 1-5-6 C.N.), como la doctrina y jurisprudencia reinante, que ya se pronunciaron (Cámara Contencioso Administrativo - Sala III - Tucumán) "que los haberes jubilatorios deben privilegiarse y ser prioritarios por ser los mismos de carácter "alimentario y asistencial".

Miguel Ángel González Fidani / miguelgfidani@gmail.com SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN

### Voces, reclamos y esperas de jubilados

· País egoísta si los hay. Nosotros, los jubilados, que aportamos toda la vida en una prepaga para poder tener una vejez sin sobresaltos, de un plumazo no tirarlo a una zanja y nos dijeron, vayan a morir al hospital público.

Ni las prepagas ni el Gobierno se preocuparon por este tema, dejan que los pobres viejos, súper indigentes, cobren una jubilación de miseria y encima las prepagas ni se molestaron en pensar un plan para palear los súper aumentos.

Ningún gobierno tuvo miramientos con los jubilados, somos el último orejón del tarro, nos vamos a morir porque no podemos comer, no podemos comprar medicina, no podemos pagar el gas, la luz y los medios de transporte.

Estamos condenados en nuestra propia casa, los que la tienen, y los que no la tienen a la calle como perros. El deseo de

este Gobierno es terminar muy rápido con la última generación de jubilados, así la plata alcanzará para lograr el equilibrio fiscal a costa de nuestra muerte. Ni plata para el entierro tenemos.

### Arturo Neuberger

arturoneuberger@hotmail.com

 Así como manifiesto que no soy un miembro de la clase pasiva que cobra la mínima, no entiendo como nadie se apiada de nosotros. Los que perciben el básico o algo más, que es el 70% de los jubilados, no se cómo hacen para subsistir, si a mí no me alcanza.

El mínimo debe cubrir la canasta básica. sí o sí. Sí sé que los que percibimos montos mayores somos víctimas de descuentos que afectan nuestros derechos.

Según la Ley 24.463 de Solidaridad Previsional de 1995 del gobierno de Menem, a ese fin se nos descuenta el 10% del bruto de nuestro haber, una barbaridad. Sumado a ello por la Ley del PAMI 19.032 de 1972 del

gobierno de facto de Lanusse, si tenemos una prepaga a la vez debemos abonar al PA-MI u otra obra social aún si estas no nos prestan servicio por no estar afiliados, es mi caso.

Esto es doble imposición y un delito, pues infringe los derechos que nos otorga la Constitución y otros organismos supranacionales. Ante los reclamos la Justicia a la cual recurrí y me falló en contra, hace oído sordo a ello y nos siguen afectando nuestros haberes. Deben reverse ambas leyes, la 24.463 y la 19.032. Es un derecho y no debe ser un vejamen.

Se debe incluir en la nueva ley previsional al igual que tener un haber mínimo de jubilación, honroso. Basta de abusos.

### Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

 Así como el petróleo de Noruega ha mejorado las jubilaciones en dicho país, aquí con la ayuda de Vaca Muerta podría constituirse un fondo previsional petrolero, que devuelva la sonrisa y el bienestar de nuestros jubilados.

### **Pedro Sylvester**

opinion2m@yahoo.com.ar

 Estoy muy mal tratado por mi kinesiólogo del PAMI. Él se sienta en la puerta del gimnasio si hacer nada, y extiende sus piernas en la puerta provocando en mí más inseguridad al salir del gimnasio, me puede hacer caer. Mientras sus compañeros trabajan a full, él está sin hacer nada, molestándome.

Aparte, el centro de rehabilitación tendría que tener a sus pacientes más tiempo, no solamente quince minutos para hacer gimnasia y terapia con magnetos.

Lo principal es la gimnasia, pero los kinesiólogos, pasado los 15 minutos, nos echan y ponen como excusa que el bus está esperando afuera. El tiempo no alcanza ni siquiera para calentar los músculos.

Somos afiliados de PAMI y sólo pedimos un poco de respeto. Que dejen de hablar con celular, porque están todo el tiempo hablando, queda un kinesiólogo en el gimnasio y los demás en un sitio para charlar. Queremos que dejen de ignorarnos a nosotros, los abuelos.

Me parece que sería bueno poner cámaras para que la Dirección de instituto vea cómo se comportan los kinesiólogos. Tengo 62 años y es una muy mala experiencia.

### Francisco Omar Linares

linaresfranck@hotmail.com

 Somos una institución geriátrica de la zona de Parque Avellaneda, y queremos agradecer a la Comunidad de la Parroquia Virgen de los Desamparados, por el apoyo que nos han brindado durante casi 20 años. Nos visitaron los chicos de catequesis, manifestando un amor hacia nuestras abuelas.

En ese intercambio generacional, surge la necesidad del reconocimiento de la importancia de los adultos mayores, de la experiencia de vida que los niños deben aprender a valorar. Tenemos en la institución residentes que son visitadas por sus hijos, pero muy pocas veces por sus nietos, y ni hablar de los bisnietos. Cumplen con alguna llamada telefónica, pero parecería que visitar a los "viejos" es perder el tiempo.

Por eso valoramos la espiritualidad de estos "niños-viejos" que nos visitaron y llenaron nuestro hogar de un amor sin medida.

### Julio A. Cocimano

paxargentina@gmail.com

### Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas o los 1.200/1.300 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











O°

<sup>мах</sup> 10°



<sup>мін</sup> 4° MÁX

LUNES

2°

MÁX 10° Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



### **ACTUALIZADAS Por Maitena**





### **Pasiones Argentinas**

# Quién pintó a Sarmiento (y a Caperucita roja)

Judith Savloff jsavloff@clarin.com

de chiquita con su tía Procesa, hermana de Domingo. Eugenia nació en San Juan en 1860. Procesa ya había vuelto hacía rato de Chile, donde los Sarmiento se habían exiliado en el rosismo. Allá había asistido al taller del pintor francés Raymond Monvoisin.

to, por ejemplo, son obra de Eugenia Belín

Sarmiento, su nieta, quien aprendió a pintar

os retratos suelen hablar de sus

autores además de sus protago-

nistas. Pero no siempre los inte-

rrogamos sobre eso. Parte de las imágenes "oficiales" de Sarmien-

Sobre el encuentro entre Procesa y ese profesor, Sarmiento escribió: "Le puso un manojo de pinceles en una mano, diciéndola: pinte, con el pincel que tenía en la otra. ¿Cómo sino conozco los colores?, contestó la joven aprendiz. Eso no se enseña, pinte como lo entienda".

Procesa fue en retratista, docente y fundadora de escuelas, y creó collages extraordinarios que me invitan a pensar en los que haría más de un siglo después el gran Antonio Berni. Como sea, luego de sus clases, Eugenia se formaría en talleres en Buenos Aires y en Holanda, Bélgica, Italia y Francia.

Sarmiento también escribió sobre el trabajo de Eugenia. "Hace progresos admirables, gana en la opinión y puede ser que adquiera fama y dinero con su pincel", escribió en 1883. "Todos le aseguran una carrera espléndida", insistía un año después. Crónicas de la época cuentan que al prócer se le humedecían los ojos cuando la elogiaban.

La historiadora del arte Georgina Gluzman, autora del libro *Trazos invisibles* -sobre artistas locales olvidadas- señaló que uno de los retratos de Sarmiento más logrados por Eugenia es el que lo representa justo cuando se levanta de un sillón. Seguro lo vieron. Tiene aires naturalistas y los claroscuros marcados, claves de su trabajo. Además, "inmortaliza el momento en que el político arroja la pluma para involucrarse en la acción", marcó.

Durante la década de 1890 Eugenia expuso en el Salón del Ateneo, donde también exhibió María Obligado -quien pintó a San Martín cuando se estaba muriendo. como humano-, y obtuvo varios reconocimientos. Creó de todo: naturalezas muertas conmovedoras, desnudos sutiles y hasta le puso también un rostro a Caperucita roja.

El Museo Histórico Sarmiento, entre otras instituciones, tiene obras de Eugenia pero parte se perdieron.

De hecho, en 1988, la artista Fabiana Barreda encontró un cuadro en un volquete en Palermo. Resultó ser *Retrato de María Amelia Sánchez de Loria*, pintado por Eugenia. La crítica Rosa Faccaro, mamá de Barreda, estaba organizando una muestra pionera sobre pintoras y lo incluyó. Gluzman lo sumó a otra expo clave hace casi cinco años, *El cannon accidental*, en el MNBA.

Pero, ¿cuántas veces escucharon hablar de la pintora que creó imágenes de Sarmiento que se reprodujeron hasta en libros escolares? ¿Y de su primera maestra?

CRIST

Dos ambientes

YO, MATÍAS Por Sendra





TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

